Año: CVII Número: 37041 Montevideo **LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024** Depósito legal: nº 31388. 40 páginas Precio \$ 130.00



FUNDADORES: LEONEL AGUIRRE, WASHINGTON BELTRÁN Y EDUARDO RODRÍGUEZ LARRETA DIRECTORES: JULIA RODRÍGUEZ LARRETA, WASHINGTON BELTRÁN STORACE Y MARTÍN AGUIRRE REGULES

**Israel.** Bombardeos de grupos aliados a Hamás

**Trump.** Evitan otro intento de asesinar al expresidente



# Interés argentino en sector inmobiliario de Uruguay

Destacan estabilidad y alta rentabilidad, pese a que el país está en año electoral

Los inversores argentinos siguen apostando al mercado inmobiliario uruguayo gracias a factores que hacen que las reglas de juego no cambien a nivel doméstico. Según la presidenta de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Beatriz Carámbula, el país sigue siendo atractivo en la región ya que tiene una rentabilidad superior en dólares, estabilidad jurídica y una predictibilidad alta, incluso en año electoral. Asimismo, el mercado inmobiliario uruguayo permite comprar una vivienda de hasta US\$ 150.000 en efectivo y sin la necesidad de hacer transferencias bancarias, punto fundamental para que los argentinos pongan el ojo aquí a la hora de

## CONSTRUCCIÓN

HAY 55.000 **OBREROS** TRABAJANDO EN EL SECTOR.

invertir, incluso con leyes como la del Blanqueo de Capitales, una nueva medida impulsada por el gobierno de Javier Milei para la regularización de bienes y activos que no están declarados en Argentina

En este sentido, Fabián Kopel, cofundador de la desarrolladora Kopel Sánchez, dijo que esta nueva medida del gobierno de Milei no ha frenado las inversiones en Uruguay.

"Hoy en día el país sigue siendo muy favorable para los argentinos porque tenemos estabilidad jurídica, un costo de metro cuadrado parecido con una rentabilidad en dólares bastante superior y una predictibilidad más alta", explicó Fabián Kopel. ECONOMÍA / A7

INCAUTACIÓN DE IMM

# **Pastillas** de venta libre hasta morfina

La Intendencia de Montevideo incautó el año pasado 5.887 unidades de medicamentos en diversos operativos, según datos a los que accedió El País a través de un pedido de acceso a la información pública. La cifra es una tercera parte de lo incautado el año anterior. Desde blísters de pastillas de venta libre para superar un dolor de cabeza, pasando por psicofármacos de receta verde, hasta morfina disponible solo con la restringida receta naranja, fueron detectados en las recorridas por ferias y comercios. La diferencia entre los últimos dos años es que en 2022 se requisó una camioneta con gran cantidad de fármacos, explicó a El País Andrés Fernández, responsable del Servicio de Convivencia Departamental. NACIONAL/A2

CAMPAÑA

# **Fortalezas** en PN para retener a votantes

El Partido Colorado viene creciendo en las encuestas, y esto ha puesto sobre la mesa una pregunta: ¿puede llegar Andrés Ojeda al balotaje? Hoy las encuestas ubican en esa instancia a Álvaro Delgado del Partido Nacional y Yamandú Orsi del Frente Amplio. El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, visualiza dos "fortalezas" en el Partido Nacional (PN) que generan "barreras de contención relevantes" para evitar la fuga de votos hacia su principal socio en la coalición de gobierno: "en el interior del país la potencia del candidato a diputado del PN es mucho mayor en casi todos lados que la del PC"; y "la candidatura de Luis Lacalle Pou al Senado" en todas las listas del partido.

## EN ESTE NÚMERO

## La ética en la gestión pública

Bordaberry presenta 10 ideas para funcionarios de alto nivel.

NACIONAL / A2

#### **Historias** electorales

El acuerdo que llevó a los blancos al gobierno luego de 93 años.

NACIONAL / A4

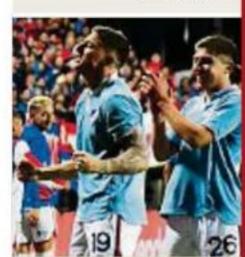

# TRIUNFO DE **NACIONAL EN EL PRADO**

El resultado fue 2-0 ante Wanderers, pero pudo ser goleada tricolor.

OVACIÓN / C2-3

Redame con esta edición el Suplemento México

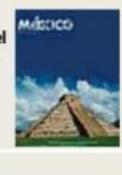

**EL TIEMPO** Claro y algo MÍN. MÁX.



Uruguay hace meses que está en modo electoral, pero el cierre ayer domingo del quinto período de sesiones de este año del Poder Legislativo da luz verde a la campaña para las elecciones del 27 de octubre.

La presidenta de la Asamblea General, Beatríz Argimón, encabezó la clausura del período legislativo. "Ha sido una legislatura muy intensa. (...) Se dieron debates muy fuertes como corresponden, momentos álgidos y de esos debates que nos enriquecen, pero fundamentalmente se vivió un clima democrático que nunca debemos perder", dijo Argimón. Consultada sobre cuál fue el momento más difícil de la legislatura, la

vicepresidenta recordó el desafuero del exsenador Gustavo Penadés. "Fue en lo personal y en lo institucional, creo que uno de los momentos más duros de esta legislatura", reconoció Argimón.

# Ciudadanos extranjeros, nuevas víctimas de Maduro

Francia recomienda no viajar a Venezuela; España niega un "complot" contra el dictador 191





**EDITOR FEDERICO LEICHT** 

**MERCEDES** VIGIL

**ALVARO DIEZ** RODOLFO **FATTORUSO DE MEDINA** 

0,02





41,55

39,55

42,05

42,76

47,91

0,20

6,80

8,50

# LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SECCIÓN A LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SECCIÓN A

"No es fácil" el ingreso a ciertas ferias

La Intendencia de Montevideo detectó varios medicamentos que se venden solo bajo receta verde, o incluso naranja, de máxima restricción, en los operativos. Desde la comuna reconocen que la tarea no es sencilla para los inspectores, y que "no ha habido" una coordinación con Salud Pública sobre el tema.



# IMM incautó 6.000 fármacos en 2023, inclusive morfina

Antipsicóticos y antidepresivos se repiten; gran cantidad en feria de La Teja

**AGUSTÍN MAGALLANES** 

a Intendencia de Montevideo (IMM) incautó el año pasado 5.887 unidades de medicamentos en diversos operativos, según datos a los que accedió El País a través de un pedido de acceso a la información pú-

Desde blísters de pastillas de venta libre para superar un dolor de cabeza, pasando por psicofármacos de receta verde, hasta licor de brompton (morfina), disponible solo con la restringida receta naranja, fueron detectados en las recorridas por ferias y comercios.

Tras una incautación de 7.345 medicamentos en 2018 -2019, la cifra subió a 11.850 en 2020, bajó a 10.688 en 2021, trepó a casi el doble en 2022 (19.854) —tal como informó El País- y luego descendió a la tercera parte (5.887) en 2023, según los registros de la IMM.

La explicación fundamental de la diferencia entre los últimos dos años es que en 2022, tras un operativo de incautación de medicamentos a una persona en un puesto de feria, se requisó su camioneta y se halló una gran cantidad de fármacos, según explicó a El País Andrés Fernández, responsable del Servicio de

Convivencia Departamental. En una primera instancia, la comuna respondió a El País que "no se cuenta con la información sistematizada" de lo incautado, es decir que no se procesan detalles sobre el tipo de medicamento.

## Licor de brompton incautado en Piedras Blancas; se vende con receta naranja.

Tras otra consulta, la IMM envió planillas Excel con los detalles de las incautaciones de 2023, con datos sobre los fármacos y el sitio de los hallazgos, que explicaron, es lo que envían por correo electrónico al Ministerio de Salud Pública (MSP).

No obstante, tras el procesamiento de estos datos por parte de El País, se obtuvo que la sumatoria de todas las unidades de medicamentos de las planillas llega a la cifra de 5.079, menos de los 5.887 informados por la comuna. Posteriormente, desde la IMM señalaron que no enviaron todos los detalles, pero que pese a ello la cifra de casi 5.900 es la correcta.

Tomando estos datos parciales, entre los diez fármacos más incautados, la mayor cifra se concentra en blísters de ibuprofeno en sus distintas variedades, un analgésico de venta libre, de costo bajo en comparación a otros medicamentos.

En segundo lugar se ubican los blísters del antipsicótico quetiapina, que se vende en farmacias solo presentando receta celeste (que se otorga en prestadores públicos) o verde (que se brinda en mutualistas), tal como ocurre con los psicofármacos, y la caja de 30 comprimidos cues-



■ La feria de La Teja fue donde la IMM incautó más medicamentos en 2023. El titular de Convivencia dijo que en esa feria las calles "son muy largas y es complejo entrar y salir", por lo que deben ir con policías. Si bien han hecho operativos allí, "enseguida se corre la bola de que estamos y se empiezan a retirar", dijo. Por ello, resolvieron no mantener "permanencia" allí. La misma decisión tomaron en la feria de Piedras Blancas, porque allí "excede a lo que puede hacer la IMM", donde hay fármacos y hasta "artículos robados". Respecto a las incautaciones, señaló que año a año "más o menos se repiten los tipos de medicamentos que hay en venta en vía pública".



IMM. Difícil acceso a ciertas ferias y falta de coordinación con MSP.

| Medicamentos            | Unidades |                               |                     |
|-------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| buprofeno               | 273      |                               |                     |
| Quetapina               | 121      | Bajo Receta Profesional - Med | Icamento Controlado |
| Paracetamol             | 114      |                               |                     |
| Antiácidos              | 103      |                               |                     |
| Antioripales            | 97       |                               |                     |
| Antidepresivos          | 90       | Bajo Receta Profesional - Med | Icamento Controlado |
| Áácido acetilsalicílico | 77       |                               |                     |
| Metformina              | 63       |                               |                     |
| Domperidona             | 63       |                               |                     |
| Atorvastina             | 63       |                               |                     |

ta entre \$ 1.000 hasta \$ 4.400, según el laboratorio.

En tercer lugar se ubican los blísters de analgésicos con paracetamol, luego los sobres del antiácido y después variedades de los antigripales, todos de venta libre, también de un costo menor frente a otros. Le siguen los blísters del antidepresivos con venlafaxina, también disponible en farmacias solo presentando la receta celeste o verde, cuya caja de 30 comprimidos cuesta casi \$ 600.

Completa ese listado variedades de ácido acetilsalicílico; metformina, para controlar la hiperglucemia; domperidona, para revertir las nauseas; y atorvastatina, para prevenir eventos cardiovasculares, que no se venden bajo receta profesional, de acuerdo al Listado de Medicamentos del MSP.

Por fuera de esta lista, aparecen diversos medicamentos, en cantidades menores, que también se venden en farmacias solo bajo receta médica. Entre ellos, blísters de los ansiolíticos alprazolam o clonazepam; los antidepresivos citalopram o escitalopram; los antipsicóticos olanzapina o aripiprazol, pasando por inyecciones antitrombóticas enoxaparina, y hasta varias cajas de tiras Accu-Chek, para medir la glucemia.

En junio de 2023, en Piedras Blancas, incautaron una unidad de licor de brompton (morfina), que se vende en farmacias bajo triple receta amarilla (si se brindó en un prestador público) o naranja (en un centro privado), en la categoría "estupefacientes", de máxima restricción entre las recetas.

El licor de brompton "300" cuesta en farmacias unos \$ 1.300, y la versión "600", más potente, unos \$ 1.500. Según supo El País, una vez que se solicita, y tras haber chequeado la información, la farmacia lo pide especialmente a un laboratorio, y se entrega días después. Cabe puntualizar que entre las 19.854 unidades de medicamentos incautadas en 2022 no se halló este fármaco para el tratamiento del dolor agudo.

POR FERIAS. La IMM, que incauta pero no aplica multas, informó además en qué ferias hallaron más fármacos en los últimos años. En 2018 fue en la feria Manga; al año siguiente en la de Belvedere; en 2020 en la feria Lacio, en Jardines del Hipródomo; en 2021 en la

de Colón; en 2022 de nuevo en Lacio, y el año pasado en la de La Teia.

Fernández, de Convivencia, dijo a El País que los datos de incautaciones no están sistematizados porque "se generan miles de expedientes y actuaciones".

Para la tarea, IMM tiene un equipo de 130 fiscalizadores, que ocupan desde el control ambiental hasta las ferias.

"No tenemos la mirada puesta exclusivamente en la parte de medicamentos, sino que es una de las cosas que fiscalizamos", aclaró el jerarca sobre el trabajo que realizan en ferias, para lo cual no hay un "grupo específi-

co" de inspectores. "Tener el territorio relativamente controlado" es el objetivo, dijo, para lo cual aplican dos estrategias: van a ferias en forma "esporádica", que no es tan frecuente, reconoció, o en general intentan tener "presencia" en el territorio.

Si bien la última modalidad redunda en "menos oferta y la cantidad de artículos incautada es menor", reconoció que no logran marcar presencia en todas las ferias porque la capacidad de respuesta es "limitada", el ingreso "no es fácil" por el "riesgo de exposición", ya que "siempre hay complejidades".

En varios casos deben coordinar su arribo con policías. "En casi ningún lado somos bien recibidos, pero en algunos casos son más agresivos (...) todos los años tenemos inspectores agredidos con quebraduras de huesos", marcó (ver aparte).

"Comunicaciones con el MSP tenemos; ahora sentarnos en una mesa y organizar una estrategia a los efectos de atacar un aspecto, no ha habido", señaló respecto al trabajo con Salud Pública en esta materia.

El País intentó, sin éxito, comunicarse con autoridades del MSP sobre este tema.

VAMOS URUGUAY

# **Bordaberry**: diez ideas para la ética en el Estado

Que los funcionarios de alto nivel (presidente, ministros, subsecretarios, directores generales, secretario de la Presidencia, etcétera) no puedan asesorar a empresas privadas mientras están en el sector público, que los delitos de corrupción no puedan prescribir, y que la Junta de Transparencia y Ética Pública se transfiera al Tribunal de Cuentas.

Estas son algunas de las 10 propuestas que presenta el colorado Pedro Bodaberry, en plena campaña electoral a la que aspira al Senado, para "reforzar los mecanismos de control y ética en la gestión pública para garantizar una administración más transparente y honesta".

Dentro de las 10 propuestas está que los funcionarios que representan a su sector deban rendir cuentas anualmente de su gestión. Así como que se prohíba la publicidad en las empresas públicas monopólicas "salvo en el caso que sea para promover algunos de sus servicios que se encuentra en competencia", de acuerdo a un documento al que accedió El País.

A su vez, pretende que se

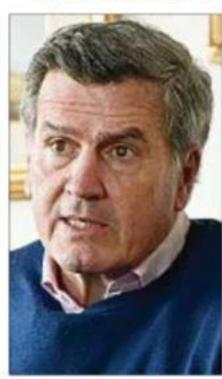

Pedro Bordaberry.

suspenda la "contratación de nuevos funcionarios en la administración pública durante cinco años, con ciertas excepciones" como el personal policial y docentes "de la ANEP, de la Udelar, de la UTU y de los demás centros de educación dependientes del Estado".

"Prohibición de nepotismo" es el nombre de otra de las medidas, que es la prohibición de "realizar designaciones y contrataciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Estado, que tengan algún vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta, como en línea colateral, y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja", con personas como el presidente y vicepresidente, los ministros, los subsecretarios de Estado, el secretario y prosecretario de la Presidencia, el director y subdirector de OPP, entre otros.

Otra propuesta es prohibir el bloqueo a usuarios en "cuentas oficiales de redes sociales gubernamentales".

DIARIO DE LA MAÑANA

Diario certificado por el IVC de Argentina en acuerdo con la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) y la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (ALIDAP) desde el año 2011.

Administrador General: Dr. Guillermo E. Scheck. III Director de Redacción: Dr. Martín Aguirre Regules. Secretario de Redacción: Julio Marra. Coordinadora de Redacción: Déborah Friedmann. Área: Carlos Ríos (Internacional), Carlos Tapia (Nacional), Fabián Tiscornia (Economía), Pablo Mestre (Rurales), Fernán Cisnero (Espectáculos), Silvana Nicola (Bienestar), Juan Pablo Romero (Ovación), Sebastián Cabrera (Qué Pasa), Oscar Vilas (Contenidos y Audiencias), Nicolás Pereyra (Fotografía), Sergio Galeano (Diseño). III El País Digital: www.elpais.com.uy, Juan Ignacio Tejedor (Editor), Florencia Traibel (Editora Multimedia), Matías Rocha (Editor Redes Sociales), e-mail: elpaisdigital@elpais.com.uy. Publicidad on-line, teléfono 131. publicidadonline@elpais.com.uy. III Modelo de Edición y Diseño: Carlos Pérez Díaz (Red.Acción). Servicios Exclusivos: The New York Times, El Pais de Madrid y Grupo de Diarios América (GDA). III Dirección y Redacción: Zelmar Michelini 1283 al 87, Tel. 2902 0115 Fax: 2902 0464 E-mail: notas@elpais.com.uy. III Administración: Gerencia de Distribución, Departamento de RR.PP. y Promociones: Zelmar Michelini 1283 . Tel. 2902 3061. Gerencia de Venta Comercial: Zelmar Michelini 1287 - Tel: 2908.9999. Avisos Clasificados: Gerencia, Departamento de Ventas: Zelmar Michelini 1287 - Tel: 2908.9999 Contact Center: 131. Internet: soporte@elpais.com.uy ## Planta Industrial e impresiones a terceros: Ruta 1 y Camino Cibils Tel. 29017115. Los cheques deben ser dirigidos a: Administrador de la Empresa Editora. EL PAIS S.A. Zelmar Michelini 1283. Las opiniones vertidas en los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

## CAMINO A OCTUBRE 3 NACIONAL

# Barreras de contención del PN para retener votos

Mientras el Partido Colorado sueña con llegar al balotaje, los blancos tienen cartas que los fortalecen

NICOLÁS DELGADO

uede llegar al balotaje Andrés Ojeda, el candidato a présidente por el Partido Colorado (PC)? Ante la pregunta recurrente, políticos y politólogos plantean que es una posibilidad, aunque lejana.

El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, visualiza dos "fortalezas" en el Partido Nacional (PN) que generan "barreras de contención relevantes" para evitar la fuga hacia el principal socio de la coalición: "en el interior del país la potencia del candidato a diputado del PN es mucho mayor en casi todos lados que la del PC"; y "la candidatura de Luis Lacalle Pou al Senado" en todas las listas del partido.

Ante este escenario, Ojeda y Pedro Bordaberry recorren cada uno por su lado el interior junto a sus candidatos a diputados en busca de votos y bancas.

"Es muy difícil; no es imposible" que el PC llegue al balotaje, respondió Zuasnabar el 29 de agosto en el programa de streaming Miedo al éxito. Agregó que "depende de que Ojeda siga haciendo una muy buena campaña y que la campaña del PN defeccione", y remarcó dos fortalezas de los blancos: "Son cartas, la estructura territorial y la candidatura de Lacalle Pou, que al PN lo hacen fuerte".

Además, destacó atributos de Ojeda, como que "mucha gente lo asimila con Lacalle Pou". Por lo que concluyó que "de los dos lados hay elementos de donde agarrarse para transcurrir este tramo final de la campaña con ilusión".

La última encuesta de Equipos Consultores, realizada en la segunda quincena de agosto y presentada en Subrayado este miércoles, revela que se mantiene la tendencia ascendente en la intención de voto del PC, que en el primer semestre de 2021 marcó 3%, en abril de este año 7%, en junio 9%, en julio 11% y en

agosto 13%. Mientras que el PC creció 10 puntos en los últimos tres años, el PN cayó 10 puntos, de 32% en el primer semestre de 2021 a 22% en julio y agosto de este año. "El PN, que tuvo una pérdida de siete puntos entre abril y junio, parece haber detenido su proceso de caída, y se estabiliza en 22%" en agosto, planteó Zuasnabar.

El director de Equipos informó que a nivel de bloques se acortó 3 puntos la distancia entre el Frente Amplio (FA: 41%) y la suma de los votantes de los socios de la coalición republicana (38%), lo que "pone la elección un poquito más incierta", aunque "hay una ventaja sostenida del FA, que se reduce un

TRÍADA. El director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, recordó que en julio y agosto de 2019 hubo "una ebullición" del entonces candidato colorado a la Presidencia, Er-

Porzecanski destaca "la alta porosidad" del electorado que vota blanco o colorado.

nesto Talvi, que lo acercó en intención de voto a Lacalle Pou, pero luego cayó. Hoy ve tres escenarios abiertos: que la distancia entre Ojeda y Delgado se mantenga; que se amplíe en favor de los blancos, como sucedió en 2019; o que se empareje todavía más.

"Nosotros tenemos sistemáticamente detectado un electorado que nos dice: 'Votaría esto si las elecciones fueran el próximo domingo, pero estoy inseguro todavía de que esta va a ser mi opción. Y cuando tiene que pensar en una segunda opción, detectamos entre los blancos un porcentaje interesante de gente que nombra al PC como segun-



NACIONALISTAS. Ministro Falero, intendente Silvera, presidente Lacalle Pou, candidato blanco Delgado, y exintendente Umpiérrez.

da opción, y entre los colorados un porcentaje interesante que nombra al PN como segunda opción", dijo Porzecanski a El País, y precisó que los "inseguros" representan "por lo menos dos o tres puntos dentro de cada partido que podrían moverse".

En la misma línea que Zuasnabar, Porzecanski dice que "las mejores perspectivas de llegar a segunda vuelta o de ser el primer partido de la coalición más votado son para el PN", puesto que "es una ventaja interesante la que tiene y es un partido con mayor estructura en el interior, con más recursos también en función de sus votaciones pasadas". Sin embargo, recuerda, "en una mirada de más largo plazo, la alta porosidad de ese electorado" que ha votado blanco o colorado.

Porzecanski destaca que los

candidatos a diputados, junto a los aspirantes al Senado y a la Presidencia de la República son tres motivadores del voto.

"Una oferta atractiva en las tres cosas, es decir, un candidato presidencial bien visualizado, candidaturas al Senado y locales o territoriales potentes es una triada muy relevante", dijo el consultor.

El 27 de octubre, los ciudadanos uruguayos votarán con una sola lista candidatos a presidente de la República, a vicepresidente, al Senado y a la Cámara de Representantes.

DESPLIEGUE COLORADO. Con el sueño de llegar al balotaje, el 27 de octubre el PC presentará dos sublemas, uno de Vamos Uruguay (lista 10), que encabeza Pedro Bordaberry, y otro con cuatro propuestas de Senado, lideradas por Ojeda (25), Robert Silva (600), Gustavo Zubía (9007) y Zaida González Legnani (254). Los últimos dos serán además candidatos a diputados por Montevideo. Estas listas y otras asociadas buscarán las bancas en la Cámara de Representantes y concentrarán la campaña en los departamentos que por su cantidad de votantes aseguran más de dos diputados.

Ojeda pone el foco donde el partido tiene mayores chances de alcanzar bancas: Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Rivera, Paysandú, Soriano, Colonia y Tacuarembó. El martes lanzó la candidatura a la diputación por Salto de Agustinas Escanellas, quien competirá con su lista, la 25; el miércoles participó de un acto político de la lista 10 en Artigas junto a su candidato, Andrés Rodríguez; y el jueves inauguró un club político en Maldonado con Fernando Álvez, también candidato de la 25.

Por otro lado, Bordaberry estuvo en la mañana del viernes en Rocha, donde lanzó la lista 10 (Rafael De León es el candidato a diputado) y la 1010 (Yanet Puñales es la candidata), y en la tarde se reunió junto a su principal asesor en seguridad, Jorge Barrera, con el jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz. Ayer sábado viajó en avión a Artigas para presentar la lista 1010 que postula a Daniel Argañaraz a la diputación, el edil que denunció a Pablo Caram y Valentina Dos

A pesar de que la 10 está en manos de dirigentes de Vamos Uruguay en casi todo el país, candidatos de Ojeda competirán con ese número -porque les pertenece— en Artigas y Flores, donde se postula a la diputación Alejandro Bidondo, tatuador de profesión.

Fuera del área metropolitana, se destacan tres disputas internas en el PC: en Salto, Ojeda va con Escanellas (25), Silva con Horacio de Brum (1) y Bordaberry con Mariano Casola (10); en Rivera, Ojeda con Mauricio González (123), Bordaberry con el diputado Marne Osorio (10) y Silva con Oscar Marquez (29); y en Maldonado, Ojeda con Álvez (25), Bordaberry con Gabriel Gurméndez (10), Silva con Bethy Molina (600) y Zubía con Eduardo Elinger (9007).

Por otra parte, el presidenciable tendrá tres listas a la diputación en Florida, mientras que Zubía, tres en Soriano.

El PC logró 305 mil votos en las elecciones nacionales de 2014 y 300 mil en 2019. Con casi 13% de los sufragios, accedió a cuatro bancas en el Senado y 13 en Diputados por legislatura.

INTENDENTES. Los blancos pretenden sostener la fortaleza que les da gobernar a nivel nacional y 15 intendencias, mientras que los colorados, solo una: Rivera. A fines de julio renunciaron tres intendentes nacionalistas para buscar la banca de diputado: Roberto Lafluf en Río Negro, Alejo Umpiérrez en Rocha y Fernando Echeverría en Flores.

"No soy de la escuela de que tengo que estar con todos bien para mayo y por lo tanto no me involucro en octubre. Pongo toda la carne en el asador", dijo Umpiérrez a El País antes de renunciar a la comuna. El próximo mes buscará la banca y en mayo la reelección como intendente.

# Hoy "nadie espera Lacalle Pou senador"

Consultado sobre lo que plantea Zuasnabar, que la candidatura al Senado del presidente puede ser "una barrera de contención" para que el PN evite fuga de votos, Porzecanski opinó que "cuanto más Lacalle Pou pueda jugar en la campaña, mejor para el PN y la coalición en su conjunto, porque es por distancia la figura más popular de la coalición". Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti no ve que la candidatura del

mandatario pueda cumplir este rol. "No creo que él pueda reducirse o publicitarse en esa dimensión. La intervención del presidente sólo puede ser en el tema del plebiscito; ahí es necesario que esté, ahí debe situarse y puede ser un factor fundamental. Al terreno va político interno ni él va a caer ni la gente lo va a tener tan visible, porque nadie está esperando Lacalle senador", dijo Sanguinetti a El País.



# Agenda 2024



Rossana Grosso Managing director de Consultoría de Negocios **PWC URUGUAY** 



Ximena Fernández Coordinadora Académica Programas en Recursos Humanos, UNIVERSIDAD

**ORT URUGUAY** 

**ECIJA URUGUAY** 



Florencia Iglesias CEO & Fundadora de, THESE Vicepresidenta de la Comisión





Paola Rapetti Oficial de Alianzas Público /Privadas e Innovación UNICEF URUGUAY



Victoria Perdomo Directora de Cultura



Ximena Arroyo Presidenta de DCH URUGUAY Dirección de RRHH en PROSEGUR



CONDUJO: Diego Ferreira Editor de Suplemento, El Empresario **EL PAÍS** 



Laura Giachero Gerenta de Área de Personas y Diversidad ITAÚ URUGUAY



Rodrigo Lagomarsino HR Manager DANONE



Diego Pintos Director Administrativo y Financiero CUDIM



MODERÓ: Antonio Larronda Periodista Suplemento, El Empresario EL PAIS































# El acuerdo que hizo a los blancos llegar al gobierno tras 93 años

# Herrera mostró su astucia política al lograr un entendimiento con Nardone

noviembre de 1958 representaron el mayor giro en el curso de la política uruguaya del siglo XX, pues el Partido Nacional accedió al gobierno por primera vez en 93 años, desalojando al Partido Colorado. Además, el triunfo blanco fue rotundo: más de 120.000 votos de ventaja, mayoría parlamentaria v 18 de las 19 intendencias, in-

cluyendo Montevideo por pri-

mera y hasta ahora única vez. ¿Cómo se llegó a ese resultado impactante? Los historiadores coinciden en que el gobierno colorado venía golpeado por una crisis económica inédita en muchos años. Además, por primera vez desde 1930 el Partido Nacional votó totalmente unido, al completarse el regreso al lema de los blancos independientes, que formaron la Unión Blanca Democrática (UBD). Pero se destaca, sobre todo, la astucia de Luis Alberto de Herrera, al propiciar un acuerdo electoral clave con una fuerza extrapartidaria e incluso ajena hasta entonces a la política: el movimiento ruralista.

Bajo el nombre Liga Federal de Acción Ruralista, se trataba de una organización gremial liderada por un antiguo periodista de origen colorado, Benito Nardone, que con el seudónimo "Chico Tazo" se hizo popular defendiendo en su programa por radio Rural los intereses de los productores agropecuarios. Ya para las elecciones de 1954 Nardone había recibido propuestas para integrarse a la política pero prefirió mantenerse neutral.

Finalmente, en 1957 Herrera lo convenció para sumarse al Herrerismo. El acuerdo giraba en principio en torno a un proyecto de reforma constitucional para regresar al presidencialismo, instaurar un parlamento unicameral y reducir los monopolios estatales; el viejo caudillo blanco logró además que Nardone y los suyos votaran junto a él.

En una entrevista publicada en 1993 por el semanario Búsqueda, el exsecretario de Herrera, Máximo Garrido, le contó al periodista César di Candia cómo se llegó al acuerdo. Des-

as elecciones del 30 de de su oficina en el Palacio Legislativo Garrido podía escuchar a través de un ducto de calefacción lo que se hablaba en una habitación donde se reunían dirigentes blancos antiherreristas. "Por ese tubo pude pescar algunas conversaciones que me hicieron sospechar que se estaba tramando algo contra el 'viejo", recordó.

Garrido le avisó a Herrera y este decidió ofrecerle un acuerdo a Nardone. Lo invitó a conversar del tema en su casa quinta de la entonces avenida Larrañaga (ahora llamada Luis Alberto de Herrera), donde realizaba sus reuniones políticas. El secretario recordaría años después los pormenores singulares de aquel encuentro:



El pacto incluyó una reforma de la Constitución que resultó rechazada.

"Cuando llegó Nardone, (Herrera) lo recibió con todos los honores (....) Si de algo estoy seguro es que Nardone no quería meterse en política (....) Yo estaba presente en la reunión y puedo afirmar que a cada planteo que hacía Herrera, Nardone le decía que no. Pero cada vez que le quería argumentar, Herrera se hacía el sordo y le seguía hablando de lo mismo (...) Le hablaba de la unión de las gentes del campo y de una gran reforma constitucional (...) El asunto fue que Nardone nunca dijo que aceptaba el acuerdo. Tampoco dijo que no de manera terminante. Pero al día siguiente Herrera hizo titular El





Debate con grandes letras que bía actuado como consejero de decían: 'Acuerdo nacional entre Herrera y Nardone. Habrá reforma". Y ya no se pudo dar marcha atrás".

Bajo el régimen de Poder Ejecutivo colegiado, herreristas y ruralistas llevaron candidatos comunes al Consejo Nacional de Gobierno, además de impulsar la reforma constitucional. Herrera, sin embargo, no fue candidato, pues como hagobierno en el período iniciado en 1954 no podía ser reelegido. Y ya tenía 85 años de edad.

El Partido Nacional se impuso por amplio margen, y dentro del mismo ganó el "Eje herrero-ruralista" gracias a los votos del interior del país. "Cayó el régimen", tituló en cuerpo catástrofe El Debate, que atribuyó la victoria a un "movimiento suprapartidario". Curiosamente, la reforma electoral estuvo lejos de aprobarse. El Consejo de Gobierno que

régimen".

Luis Alberto de He-

rrera camina por la

Ciudad Vieja junto

a allegados (arriba).

El viejo líder llevó

al triunfo en las

didato a ningún

al Partido Nacional

elecciones de 1958,

pero él no fue can-

cargo. En la foto de

abajo, Benito Nar-

done, el dirigente

gremial agropecua-

rio que alcanzó un

con Herrera. Al otro

nes, el diario herre-

decisivo acuerdo

día de las eleccio-

rista El Debate ti-

gigantes "Cayó el

tuló con letras

asumió el 1º de marzo de 1959 tenía tres miembros herreristas (Martín Echegoyen, Eduardo Víctor Haedo y Justo M. Alonso) y tres ruralistas (Nardone, Faustino Harrison y Pedro Zabalza). Pero ya las relaciones entre Herrera y Nardone se habían deteriorado, con lo cual la gestión se inició con tensiones.

ÁNGELA ACUÑA

# **Apareció** la joven buscada por su familia

A la noche del domingo apareció Ángela Acuña, joven que era buscada por su familia y la Policía después de haber sido vista por última vez cerca de las 14:00 del viernes al salir del Colegio Español Cervantes en Parque Batlle.

Sus allegados hicieron una campaña para dar con la joven de 18 años que cursa tercero de Bachillera.

La familia informó en ese momento que el último mensaje que habían recibido era del viernes en la tarde, en el que la joven dijo que se dirigía a Colón.

Y denunciaron la desaparición en la Seccional 11° y



Ángela Acuña.

se solicitó ayuda a la población para localizarla.

Antes de que Acuña apareciera, su padre contó a Subrayado (Ĉanal 10) que el viernes la joven le dijo que no iba a volver a su casa a dormir. "Fue algo extraño que se comunicara por SMS", comentó, y agregó que "eso nunca había ocurrido".

Posteriormente, el celular de Acuña quedó apagado. En ese momento, el padre relató: "No hemos sabido más nada. El caso está en manos de la Seccional 11° y de Interpol".

El hombre, además, comentó que lo único inusual en la vida de su hija desde hace un mes es que comenzó una amistad con un jo-

Después de que Acuña apareció, desde la familia agradecieron a quienes colaboraron con la búsqueda.



—Siempre se dijo que la gue-

rrilla colombiana se movía en

—Hoy el Ejército de Libera-

ción Nacional es la primera

guerrilla binacional y es más

fuerte en Venezuela que acá.

Controlan una parte impor-

tante de la economía del estado Táchira. Están trabajando

de la mano con Freddy Bernal (gobernador de ese estado).

Son su aparato de represión.

el oeste venezolano...

# Francisco Santos

Fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010 y embajador de su país en Estados Unidos entre 2018 y 2020. Periodista, activista e integrante de una familia que ha dado políticos prominentes, fue secuestrado en 1990 por el Cartel de Medellín que asesinó a su chofer. Crítico del actual gobierno colombiano, vendrá la

semana próximo a Montevideo donde organiza un seminario denominado "La influencia autoritaria de Rusia, China e Irán en las democracias de América Latina". A su juicio, ya está en marcha una nueva "guerra fría" en la región y es necesario que haya investigadores que la estudien y expliquen.

criminales van a desaparecer

porque desaparece el narco-

tráfico. Se van a transformar

—¿ Cómo ve la postura de Pe-

—Petro trajo a (Hugo) Chávez

aquí a Colombia. Yo lo entre-

visté en el periódico El Tiem-

po. Petro es parte de todo ese

entorno. Una plata importante

llegó a la campaña de Petro

desde Venezuela. ¿Qué puede

esperar uno de alguien que

tiene ese relación con Madu-

ro? No me sorprende la posi-

ción. Ni la debilidad que han

tenido frente a la dictadura

mafiosa que tenemos en el ve-

en otro tipo de delincuencia.

tro frente a Venezuela?

#### **JUAN PABLO CORREA**

—¿ Cuál es, a su juicio, la situación actual de Colombia? —Colombia está mal. No solo no se ha avanzado en la pacificación, sino que se ha retrocedido tremendamente después de los logros que tuvimos entre 2002 y 2010. Estamos regresando a las épocas de antes del año 2000, cuando las organizaciones armadas y de narcotráfico controlaban muchas áreas. El secuestro comienza a crecer dramáticamente. El desestímulo del presidente a la acción de la fuerza pública es absoluto. Lo que hay es un presidente activista y no un presidente que represente a todos los colombianos.

-¿Los acuerdos de paz fue-

ron defectuosos?

—Absolutamente. En el año 2013 el presidente (Juan Manuel) Santos cambió toda la política de lucha contra el narcotráfico en un acuerdo con la guerrilla de las FARC para poder seguir una negociación. Terminamos el año 2012 con 40.000 hectáreas de coca. Diez años antes teníamos 180.000. Estábamos a punto de transformar dramáticamente el equilibrio en la lucha contra el narcotráfico con un éxito increíble. Y ese cambio hizo que el narcotráfico pasara de 40.000 hectáreas a 200.000 hectáreas en cinco años. El presidente Santos dejó a Colombia con toda la institucionalidad de lucha contra el narcotráfico destruida. Con 200.000 hectáreas de coca, con un golpe de estado a la democracia cuando no aceptó los resultados de un referên-

terroristas como las FARC la victoria política luego de que habían sido derrotados. —¿Cómo es su relación con su primo, el expresidente? Tengo una relación familiar,

dum y entregándole a grupos

no cercana. Pero tengo una tremenda distancia en la relación política; esto no es de ahora, es de siempre. La situación de Colombia hoy tiene dos responsables: Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

#### -¿Sigue integrando el partido del expresidente Uribe?

—Formo parte. No estoy muy involucrado. Estoy más dedicado a temas internacionales. Me parece que es la lucha que hay que dar para defender la democracia en la región, que está seriamente amenazada. —A Uribe se lo asocia con el

—Al contrario. En ocho años se desmontaron los grupos paramilitares. Todos los jefes paramilitares acabaron extraditados. El peor enemigo de los paramilitares es Uribe.

-¿Tiene sentido combatir al

paramilitarismo...

narcotráfico? ¿Qué piensa de la legalización de las drogas? —La primera prueba de legalización, que es la de la marihuana, no ha salido tan bien. No se ha reducido la violencia. El consumo ha crecido y los problemas de salud pública van a ser grandes. Si quieres de verdad resolver el problema, tienes que legalizar todas las drogas. Pero se generaría a la sociedad unos riesgos brutales e inmensos de salud pública, que muchas veces pueden ser mucho mayores que los riesgos que hoy tenemos por cuenta de la delincuencia que maneja el narcotráfico.

-Ningún país le ha ganado ni parece que lo vaya a hacer...

—Estoy de acuerdo. La única manera es limitar dramáticamente sus efectos negativos. Eso sí es lo que hay buscar. Inclusive en países como Uru-guay, donde hubo legalización, ya hay fenómenos de violencia que no se veían. Lo más preocupante es eso inge-nuo de que las organizaciones



"Hay una nueva guerra fría

Son parte del Estado. -; Por qué debe preocupar la presencia de Rusia en América Latina?

> —Hay una nueva guerra fría regional. La penetración del aparato de inteligencia ruso en América Latina es muy importante. Cuando Ecuador quiso vender helicópteros viejos que tenía a Ucrania, inmediatamente le hicieron una guerra cibernética brutal donde atacaron toda clase de instalaciones. En Venezuela trabajan asiento con asiento con la inteligencia. Venezuela es el lugar de aterrizaje de la inteligencia rusa para hacer inteligencia en Colombia y a todas las fuerzas militares en América Latina.

-; Y en cuanto a Irán?

—Es inmensa la presencia de Irán, sobre todo en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Su aliado Hezbolá está en el narcotráfico en Bolivia.

—¿EE.UU. está distraído?

—Su nivel de atención es tan corto que muchas veces uno no puede contar con ellos. Por eso no trajimos expertos estadounidenses, porque queremos crear nuestro propio conocimiento. Quienes vendrán son de América Latina. Es una batalla que tenemos que dar los que creemos en la democracia en la región. No podemos depender de Estados Unidos para esa lucha porque vive distraído.







# Miércoles 25/09 - 19hs Teatro Movie Montevideo

Un encuentro para entender cómo soltar y dejar ir algo que amamos, nos duele o no nos permite avanzar.

Psicología al Desnudo, #3 en el ranking Spotify de podcast más escuchados de Argentina. Top 15 de escuchas mundiales.

Entradas en venta en movie.com.uy

**CONSEGUILAS AQUÍ** 





















LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL PAÍS A

economía@elpais.com.uy

Mercado inmobiliario

A pesar de que el desarrollo de las elecciones nacionales acaparan todos los reflectores, el interés por parte de inversionistas regionales y nacionales no ha frenado en lo que refiere a desarrollos inmobiliarios. Además, el mercado se ha visto obligado a abaratar sus precios ante la alta oferta en Uruguay.

# El interés de los argentinos en inmuebles en Uruguay

Desarrolladores señalan que el año electoral no logró frenar las inversiones

LAUTARO BRUM

ruguay sigue siendo atractivo para los inversores argentinos. Eso es lo que destacan los desarrolladores inmobiliarios del medio local. Además, a pesar de estar en la recta final de un blanqueo de capitales del gobierno de Javier Milei y en un año electoral en Uruguay, los desarrolladores señalan que los inversores argentinos siguen apostando al mercado inmobiliario uruguayo gracias a determinados factores que hacen que las reglas de juego no cambien, a nivel doméstico ¿Cuáles son esos factores que hay detrás y por qué los argentinos deciden apostar más por el mercado uruguayo sobre el suyo propio? Veamos:

ESTABILIDAD. Según expresó la presidenta de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Beatriz Carámbula, Uruguay sigue siendo atractivo en la región ya que tiene una rentabilidad superior en dólares, estabilidad jurídica y hasta una predictibilidad alta, incluso siendo un año electoral.

Asimismo, el mercado inmobiliario uruguayo permite comprar una vivienda de hasta US\$ 150.000 en efectivo y sin la necesidad de hacer transferencias bancarias, punto fundamental para que los argentinos pongan el ojo aquí a la hora de invertir, incluso con leyes como la del Blanqueo de Capitales, una nueva medida impulsada por el gobierno de Milei. La misma busca generar recaudación y dinamizar la economía del país vecino a través de la regularización de bienes y activos que no están declarados a través del pago de una penalidad mínima (cabe destacar que una vez regularizados, dichos bienes y activos tienen los efectivos fiscales que correspondan, como cualquier otro bien).

En este sentido, Fabián Kopel, cofundador de la desarrolladora Kopel Sánchez, dijo que esta nueva medida que propuso el gobierno argentino no ha frenado las inversiones en Uruguay.

"Hoy en día el país sigue siendo muy favorable para los argentinos porque tenemos estabilidad jurídica, un costo de metro cuadrado bastante parecido con una rentabilidad en dólares bastante superior y una predictibilidad bastante más alta", explicó.

AÑO ELECTORAL. Los desarrolladores también destacan que el 2024 ha sido un año de estabilidad del mercado inmobi-



MOTIVOS. La alta rentabilidad en dólares y la estabilidad jurídica del país explican el interés de los inversiones en propiedades locales.

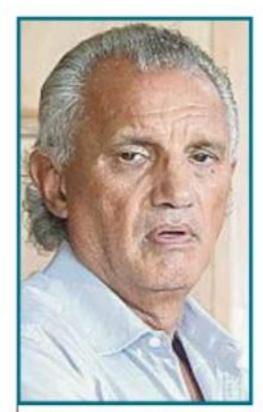

Hay 55.000 obreros directos trabajando en la construcción, dijo Aníbal Durán.

liario pese a ser un año electoral, otro punto favorable para atraer a los inversionistas.

"Algo que viene impulsando al sector desde hace tiempo es la ley de Vivienda Promovida. Le ha dado dinamismo al mercado y generó precios relativamente estables. En este sentido, el inversor extranjero sabe que, gobierne el partido que gobierne, las reglas del juego no cambian, por lo cual continúan eligiéndonos", sostuvo la

presidenta de la CIU.

En sintonía con ella, Kopel agregó que "durante los últimos 20 años los extranjeros han invertido en el país, independientemente del color político de turno".

"Tuvimos gobiernos de izquierda y de derecha y, sin embargo, el flujo de inversiones ha sido constante, dado que han invertido capital tanto en residencias como en diferentes áreas, así que no creemos que vaya a existir un sobresalto en el mercado gane quién gane las elecciones del 27 de octubre", opinó.

En este sentido, Mauricio La Buonora, director en La Buonora & Asoc. Desarrollos dijo que si bien los años electorales "son complejos" ya que "nunca sabés cómo reacciona el mercado", el mismo no ha sufrido grandes cambios en relación a los desarrollos exis-

Es más, aseguró que los vaivenes más pronunciados en el mercado local se dan durante las elecciones en Argentina ya que allí los cambios sí son "abruptos", mientras que aquí las "políticas macro no cambian" ya que "no hay altas incertidumbres" en el sector inmobiliario, gane quien gane las elecciones.

Por otro lado, —entre enero y mayo de este año— Uruguay registró un aumento del 4% en las compraventas de inmuebles si se compara con el mismo período de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, según los últimos datos recabados por la CIU, el 74% de los contratos de este año se realizaron en Montevideo.

En este sentido, desde Kópel Sánchez manifestaron que en la capital es posible adquirir una unidad en pozo —por un monto inicial menor a los US\$ 100.000— y luego obtener una rentabilidad anual en dólares cercana al 11% ante la alta demanda de desarrollos inmobiliarios en Montevideo.

DESARROLLOS. La ley 18.795 (Vivienda Promovida) generó que todo el mercado uruguayo obtuviera diversos beneficios que permitieron que actualmente el mismo siga siendo exitoso a pesar de los cambios de partidos políticos de los últimos años. A modo de ejemplo, se les dio beneficios fiscales a constructoras privadas y hasta se otorgaron créditos para los interesados en comprar estas viviendas.

En este marco, Aníbal Du-

rán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), dijo que al día de hoy la vivienda promovida está "en su máximo potencial".

De hecho, desde que se aprobó la ley ya se lanzaron 34.000 viviendas de este estilo y hay "varios proyectos a estudio" para ver si entran en el marco de esta ley, según Durán.

Además, resaltó que actualmente hay 55.000 obreros directos trabajando en la construcción, de los cuales el 50% responde a proyectos relacionados a las viviendas promovidas.

Asimismo, resaltó que el mercado en general se ha visto obligado a abaratar sus precios de venta o alquiler ante la alta oferta de este tipo de viviendas, generando así un "círculo virtuoso", ya que los desarrollos no paran y además los inversionistas apuestan a ellos fácilmente.

Por otro lado, también destacó que el Estado se ve altamente beneficiado ante estos proyectos ya que antes "el promotor privado construía en la rambla" de Montevideo, mientras que ahora "todo el mundo" construye en zonas como Cordón, La Blanqueada, Aguada y Tres Cruces, por ejemplo. POLÍTICA MONETARIA

# La Fed se apresta a bajar tasas de interés

La Reserva Federal (Fed) se apresta a recortar sus tasas de interés de referencia durante su reunión de esta semana, por primera vez desde 2020.

Se trataría del inicio de un ciclo de flexibilización monetaria que daría por terminado el evento de fuerte inflación que registró Estados Unidos durante los pasados tres años.

"La tan esperada baja de tasas de la Fed llegará finalmente" el miércoles, tras su reunión de dos días en Washington, vaticina Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics.

Las intenciones de la Fed no son un secreto: su presidente, Jerome Powell, dio cuenta en agosto de que "el tiempo llegó" para un recorte de tipos de interés.

Como muchos bancos centrales tras la pandemia, el organismo apeló a las ta-



Sede de la Fed.

sas de interés altas para encarecer el crédito, lo cual redujo el estímulo al consumo y la inversión y despejó así presiones sobre los precios.

Sería la primera rebaja desde 2020, cuando las tasas estaban en el otro extremo, prácticamente en cero para sostener la actividad económica.

Ahora el rango para las tasas de referencia de la mayor economía mundial se ubica en 5,25%-5,50%, un máximo en dos décadas.

Los directivos de la Fed podrían optar por una baja moderada de un cuarto de punto porcentual o por un movimiento más fuerte, de medio punto de recorte.

Los pronósticos entre los actores de mercado están prácticamente empatados, aunque una pequeña mayoría espera que las tasas caigan en un cuarto de punto, según las previsiones de CME Group. [AFP]

# Inversión de US\$ 1,5 millones para urbanización

Construyeron nueva caminería para vender 34 predios

La Baguala invirtió más de US\$ 1,5 millones en su segunda etapa de desarrollo. En este marco, han realizado la construcción de 1.800 metros de caminería. En esta ocasión, dicho proyecto se basa en la comercialización de 34 nuevos predios de tres hectáreas (los

cuales se suman a los 33 ya creados, de los que ya se ha vendido más de la mitad.

Tomás Bamuele, director de La Baguala, dijo a El País que esperan terminar este proyecto para fin de año. Además, ya comenzaron este domingo con la preventa de estos 34 nuevos predios. En ese sentido, agregó que los precios varían dependiendo de la ubicación del predio.

Para los de segunda línea, el precio inicial ronda los US\$ 195.000, mientras que los predios de primera línea (es decir, los que se encuentran sobre el agua) llegan a costar US\$ 500.000. También destacó que el precio de las unidades correspondientes a la primera etapa que aún están disponibles cuestan aproximadamente US\$ 400.000.

Cabe resaltar que quienes compren estos predios contarán con un 10% de descuento si realizan la operación al contado. Además, según Bamuele, si una familia termina la construcción en su predio durante los primeros tres años de estancia contarán con otro 10% de descuento adicional. A su vez, dijo que cada propietario podrá contar con un 15% de descuento en los servicios del hotel de campo de La Baguala y en su restaurante.

De esta forma, el proyecto fusiona la vida de campo y mar a 17 kilómetros del centro y el puerto de Montevideo. La Baguala también incorporó en



Tomás Bamuele de La Baguala.

el último año una planta de energía solar, con el fin de abastecer de energía sustentable y renovable a todo el complejo.

"A futuro la idea es terminar el desarrollo con la tercera etapa. Hasta que no avancemos en la venta de la segunda etapa no vamos a arrancarla, seguramente nos lleve un par de años terminar de vender las chacras que nos quedan en la primera y segunda etapa", agregó Bamuele.

# Intención de siembra de 182.000 hectáreas en arroz

Se explica por el buen precio y la disponibilidad de agua

HERNÁN T. ZORRILLA

l sector arrocero nacional disfruta de un muy buen momento, con un precio provisorio para la zafra que cerró con la cosecha de este año de US\$ 17,15, las represas llenas y un panorama muy favorable hacia el futuro que permite pensar en una importante expansión en la superficie.

La Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), en conjunto con molinos y productores, ha relevado una intención de siembra de 182.000 hectáreas para esta campaña que comienza a sembrarse por estos días. Los productores, motivados por recuperar el área perdida el año pasado debido a la falta de agua, se muestran optimistas ante las condiciones climáticas actuales. Las reservas hídricas son suficientes para respaldar este plan de siembra, y se espera que las lluvias de verano complementen las necesidades del cultivo.

Es preciso recordar que en la campaña anterior la intención de siembra fue de 160.000 hectáreas, de las cuales finalmente se pudieron implantar 150.000 debido a que las represas estaban complicadas por la sequía que golpeó al país, especialmente en la zona del este del territorio.

El panorama de los costos permanece incambiado, por lo que se espera que el costo de sembrar una hectárea vuelva a ubicarse en el eje de los US\$ 2.100 a US\$ 2.200

En cuanto a los precios, aunque se proyecta una baja



EXTERNALIDADES. Esta dinamizará muchos puestos de trabajo en el este, centro y norte del país

## El precio provisorio de la zafra 2023/24 cerró en US\$ 17,15 por la bolsa de 50 kg

con respecto al récord de junio, se estima los valores se mantendrán por encima de los de ciclos anteriores. A nivel global, se prevé un aumento en la oferta, impulsado por mayores producciones en Mercosur, Estados Unidos y Asia, lo que podría ajustar los valores.

Es importante también observar lo que suceda con la oferta de India y decisiones po-

líticas que puedan tomarse, ya que buena parte de la explicación de estos valores extraordinarios obtenidos en las últimas ventas, está dada por una faltante de arroz disponible en el mercado por restricciones de dicho país a la exportación.

A pesar de estos posibles ajustes, los productores siguen confiados en que la campaña será positiva, con un equilibrio entre condiciones climáticas favorables y un mercado que sigue ofreciendo oportunidades rentables.

LIBRO. Este miércoles 18 de setiembre, se realizará de forma oficial el lanzamiento del libro

que conmemora los 75 años de la Asociación Cultivadores de Arroz, nucleando historia y memoria de una gremial tan importante para el país. Está confirmada la presencia del presidente Lacalle Pou, así como los ex presidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti.

CONFERENCIA. El próximo miércoles 30 de octubre se realizará en la Sociedad Fomento de Treinta y Tres la tradicional conferencia que organiza Rurales El País y Valor Agregado "Arroz: una marca país con desafíos crecientes", esta vez en su cuarta edición.

# Kiyú abrió la zafra con 24 toros Hereford a un promedio de US\$ 3.617

Escritorio Dutra hizo la 48a. venta de la Central de Pruebas

#### **HERNAN T. ZORRILLA**

En el cierre del Prado, un domingo a mediodía y con clima primaveral, el clásico remate de Los Toros de Kiyú abrió la zafra, con presencia de criadores de la raza, productores y allegados.

En horas del mediodía, compradores y vendedores se dieron cita en la Central de Pruebas de la Sociedad de Criadores, donde primero se realizó un concurso de asadores que fue evaluado por Alejandro Acland. Después de compartir el almuerzo, la pista recibió a todos los invitados para vender, en poco más de una hora, la totalidad de los toros ofrecidos.

"Acá tenemos los toros con más información del mercado", dijo el Ing. Agr. Nicolás Shaw, presidente de la Sociedad Criadores de la raza, en ocasión de la bienvenida a la edición número 48 del emblemático remate, que contó una vez más, con

el martillo de Daniel Dutra. El promedio general de los 24 toros ofrecidos, 23 de ellos mochos y uno solo astado, fue de US\$ 3.617.

El máximo fue conseguido por dos animales: un toro de James Thompson y el otro de Santa Clotilde, que fueron comercializados en US\$ 4.680. El mínimo fue US\$ 2.520.

"Estamos conformes porque la oferta se colocó toda, y si bien no hubo precios destacados como en otros años. el valor promedio fue bueno", expresó Shaw, y agregó: "sobre todo cuando termina la zafra y vemos que fueron valores razonables".

Dentro de los piques y la puja, se valoraron especialmente los toros con mayor eficiencia de conversión, y en este sentido el presidente de la Soc. de Criadores destacó "que se mire la información que se genera".

Para cerrar, Shaw valoró nuevamente el trabajo "destacado y de punta" que Hereford realiza en la Central de Pruebas, "porque es importante para el sector ganadero y para el país generar toda esa información".

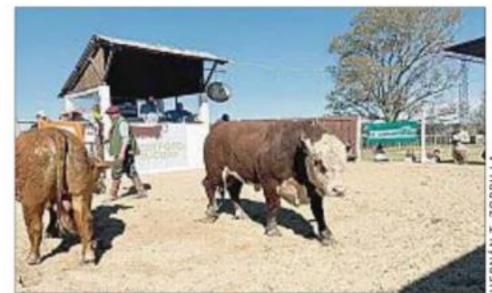

SE VALORARON TOROS CON BUENA EFICIENCIA DE CONVERSIÓI



Directores. JULIA RODRÍGUEZ LARRETA WASHINGTON BELTRÁN STORACE MARTÍN AGUIRRE REGULES (Redactor responsable Charrúa 2474)

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**EDITORIAL** 

# Deber o poder ir más a fondo

on razón diversos columnistas de este diario en las últimas semanas han planteado distintas dimensiones de la

realidad del país en las que se precisa avanzar en reformas con más vigor y determinación. Es que estamos en un tiempo de elecciones, y por tanto corresponde que desde el análisis se vuelquen argumentos en favor del mejor rumbo que debe tomar el país en el próximo quinquenio.

Existe en efecto una agenda de temas que no están siendo considerados en los debates de campaña, pero que son muy importantes. En primer lugar, tenemos un problema demográfico de largo aliento muy grave, que repercutirá en nuestra seguridad social, y que también tiene consecuencias sobre nuestra identidad y nuestras expectativas de futuro, tanto en materia de uruguayos relativamente mejor formados que siguen emigrando y radicándose en el exterior, como de jóvenes que no alcanzan a tener la cantidad de hijos que quisieran cuando forman sus familias.

En segundo lugar, se ha planteado el drama de la urgencia de seguir mejorando la educación de las clases medias y populares, porque es evidente que hay un terrible vínculo entre esa mitad de jóvenes que por generación no terminan la enseñanza secundaria, con la falta de oportunidades de trabajo que fomentan el tobogán de anomia social que todo el mundo percibe, por ejemplo, en esas calles de Montevideo llenas de "zombis" sin futuro alguno.

En tercer lugar, la verdad de la situación impositiva y económica del país es tal que el análisis especializado señala que debemos enfrentar de una vez por todas esos costos del Estado que hacen tan difícil nuestra competitividad, con reformas de fondo en un sentido de apertura y de competencia que implican acuerdos políticos relevantes para que puedan efectivamente llevarse adelante en el largo plazo.

La lista podría ser más larga. En cualquier caso, como bien señaló aquí Ignacio de Posadas, el país se enfrenta al "pacto de la penillanura" que hace que todas esas dimensiones que sabemos que debemos llevar adelante para poder avanzar en nuestro desarrollo y prosperidad, se da de bruces contra las limitaciones concretas, reales, del poder ir más a fondo en la realidad misma del país. Con razón, el diagnóstico de situación no puede omitir esa dimensión más política y realista. Y no puede omitir decir con claridad, también,

La situación económica del país es tal que el análisis especializado señala que debemos enfrentar de una vez por todas esos costos del Estado que hacen tan difícil nuestra competitividad

quiénes son los que impiden el avance nacional.

Fijémonos en un par de ejemplos tan sencillos como ilustrativos. En primer lugar, sobre la seguridad social: nadie puede dudar que lo aprobado en 2023 fue una reforma gradualista, al punto que sus efectos completos recién se aplicarán luego de 2036; y nadie puede dudar tampoco de que se trató de una reforma

absolutamente necesaria para poder seguir sosteniendo todo el sistema por causas, sobre todo, de evoluciones demográficas de largo plazo -, y de que en el intento por alcanzar acuerdos amplios fueron convocados diversos actores políticos y sociales para que hicieran sus aportes.

Por decisión propia la izquierda sindical y política no formó parte de

esos acuerdos. No solamente eso, sino que viendo cómo luego de más de tres lustros se logró en 2023 finalmente una

mayoría parlamentaria amplia para reformar la seguridad social, decidió tomarse revancha en este 2024. Y aquí revancha quiere decir por un lado fomentar una reforma constitucional contra la ley aprobada; y por otro lado, proponer como programa de gobierno una revisión de esa ley a través de un "diálogo social" que promueva una jubilación futura y generalizada a los 60 años de edad.

En segundo lugar, está el asunto de la inserción internacional más abierta. A pesar de los esfuerzos del gobierno para avanzar en este sentido, los resultados han sido magros. Y la razón, en parte, está en que cualquier puesto diplomático extranjero en misión en Montevideo se da cuenta de que la oposición izquierdista no está convencida de ir por el camino de esa apertura que deje a un costado los profundos intereses de Brasilia. Y como el Frente Amplio puede llegar a ganar, los cálculos prudentes que hacen esos representantes extranjeros son de no avanzar en ese camino de apertura que tantos analistas uruguayos exigen con razón, porque quizás un Uruguay izquierdista luego decida cambiar de

Desde aquí debemos señalar rumbos de desarrollo con vigor y energía. Pero también debemos de ser justos y marcar diferencias sustanciales entre quienes intentan conducir al país por esos caminos, y quienes han sido y son los permanentes protagonistas de ponerle palos en la rueda.

Argentina

está atra-

vesando

CO.

un período

>> QUE llamó mucho la aten- >> QUE se ve que Obaldía, ción el tono agresivo de la ex periodista María Inés Obaldía, durante un acto político, donde dijo que hay gente durmiendo en la calle por culpa del gobierno.

cuando aún no se dedicaba a la política y ocupaba un cargo público en la educación, se movía muy poco por la capital, porque el problema viene de años.

>> QUE es sugerente la cantidad de ex periodistas que de golpe han descubierto una vocación política junto al Frente Amplio, algo que genera dudas sobre la calidad de su tarea previa.

Un cierre por todo lo alto Este domingo fue el cierre de la Expo Prado. No es una edición más de la tradicional fiesta del campo en la ciudad, va que las cifras de la economía del país de los últimos meses, muestran un crecimiento muy por encima de lo esperado, y gracias sobre todo al aporte del sector agroexportador. Un sector vital para el país, pero al cual un sector no menor de la política subestima, o sólo ve como fuente de recursos para subsidiar sectores no competitivos. Visión miope y nefasta.

**ENFOQUES PABLO BRODER** 

## ENFOQUES JUAN ORIBE STEMMER

# Buena, mala y nula información

a Argentina, inserta en la difícil situación económica que está atravesando, producto de la crítica herencia de los años de gobiernos populistas,, está atravesando un período problemático respecto, simultáneamente a la excesiva, escasa y también desinfor-

En cuanto a su primera manifestación, el exceso, los medios audiovisuales operan casi exclusivamente y desde hace largo tiempo con temas tales como el secuestro de un niño en el norte del país, un notorio caso de pedofilia protagonizado nada menos que por un diputado, disputas al interior del oficialismo, y en los últimos tiempos, el lamentable e impúdico caso del affaire del último ex presiproblemáti- dente versus su anterior pareja. Esta concentración, como consecuencia, ha desplazado del trabajo periodístico, al segundo de los aspectos señalado más arriba: la escasez de información o análisis, respecto a temas mucho más centrales, como por ejemplo:

> el curso descendente de la inflación, inimaginable pocos meses atrás; - el descenso de magnitud de la tasa de interés en el sector financiero;

> la reaparición casi milagrosa del crédito, en sus distintas manifestaciones, sea personal, prendario, hipotecario, con su consecuente repercusión en el incremento de la actividad económica;

> consecuencia de lo anterior, el crecimiento de la construcción privada, sostenida por una demanda en expansión, que ha permitido que el índice que mide esta actividad, afectado por la casi nula obra pública, no se haya desmoronado;

> - la transformación del mercado de alquiler de viviendas a partir de la derogación de la fatídica Ley que regía esta actividad, que determinó una vuelta de campana en un mercado, donde de existir una casi imposibilidad por lograr rentar una vivienda, salvo a valores exorbitantes, se observa en la actualidad un alud de oferta, impulsado además por las nuevas construcciones, con la consecuente disminución de los valores locativos:

> el auge en las áreas energética, minera, litio, una de cuyas más recien

tes manifestaciones se ubica en el extremo sur del país: a 60 km de la costa de Tierra del Fuego, se lleva adelante una inversión de US\$700 millones que permitirá seguir diversificando las fuentes de producción de gas en un proyecto offshore. (La Nación 1-9-

El tercero de los aspectos señalados al inicio, de no menor importancia, la desinformación, tiene que ver con el hecho que el Poder Ejecutivo por decreto, ha reglamentado la ley de acceso a la información pública, a cuyo respecto el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advirtió que implica "un grave retroceso democrático, inserto en un panorama de reiterados ataques a la prensa, usuales en los gobiernos populistas..." (La Nacion 2-9-24)

Cabe recordar que el respeto reciproco entre los tres poderes que conforman el equilibrio democrático, y una prensa independiente constituyen las garantías de toda sociedad, frente a cualquier intento de desborde de poder.

Y lamentablemente, la Argentina, tiene plena conciencia de su afectación, a través de su historia.

\* Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.



Un político piensa en la próxima elección, el estadista piensa en las próximas generaciones.

# Buena cosecha

uizás no sea el mejor mo-

mento, estamos en período

electoral, para señalar que el desarrollo económico de nuestro país es el resultado de políticas de largo plazo que abarcan varios períodos de gobierno y que, a veces, toman décadas para producir sus frutos. Aquí adquiere importancia fundamental la distinción entre los políticos, cuyo horizonte intelectual y expectativas se concentran en la próxima elección, y los estadistas cuyos tiempos políticos se miden en generaciones. Esta perspectiva tiene un corolario: la humildad de reconocer que el desarrollo es un proceso sedimentario donde cada generación construye sobre lo heredado y aporta algo para quienes vienen después. También pone énfasis en la importancia de la continuidad y la sabiduría de saber resistir la tentación de los cambios de política al golpe de

cada sucesivo gobierno. En nuestro país no faltan ejemplos de los beneficios que derivan de las políticas de largo plazo. Una de ellas es el fomento de la industria forestal. La Ley Forestal, aprobada en diciembre de 1987, declaró de interés nacional la "defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, la industria forestal". La clave del desarrollo del sector ha sido su capacidad de integrarse en los mercados globales. De los troncos se pasó a los chips y de éstos a la celulosa producida en las formidables plantas actuales.

Otro ejemplo es la Ley de Puertos.

A probada en 1992, la Ley modificó la esencia del modelo de administración y operación del Puerto de Montevideo que se había cristalizado en 1916. El principio básico de la Ley es que "La prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país".

La Ley estableció un sistema que combina la acción del Estado con la inversión e iniciativa del sector privado que ha funcionado muy bien.

El desarrollo de la infraestructura del Puerto de Montevideo, y de las tecnologías instaladas para su operación eficiente, ha sido notable.

La iniciativa privada ha aportado, entre otros, la Terminal Cuenca del Plata, especializada en el manejo de contenedores, las dos facilidades para el manejo de gráneles de TGM (la primera comenzó a funcionar el 2016 y la segunda el año pasado), y la Terminal Especializada en el Acopio y Embarque de Celulosa (2022) complementaria de la planta de UPM (a la cual debemos agregar el enlace ferroviario). El Estado, por su parte, construyó el Muelle C (en dos etapas), el acceso de la Rambla Portuaria y, ahora, el Muelle Pesquero de Capurro. A ello se suma la responsabilidad fundamental de la ANP del dragado del Puerto y el Canal de Acceso.

Hoy, la producción forestal representa en torno del 3 % del PIB de nuestro país y las exportaciones de madera, celulosa y papel, ascienden a una quinta parte del valor total de las exportaciones.

Algo similar sucede con el Puerto de Montevideo En 1992 el Puerto movió 91.382 teu. El año pasado movió 1.125.754 teu de los cuales el 63,4 % consistió en contenedores en tránsito o, principalmente, transbordo. El puerto sirve no solamente al comercio marítimo uruguayo sino también exporta servicios al resto de la región. Para ello compite con fuerza con los principales puertos de la región.

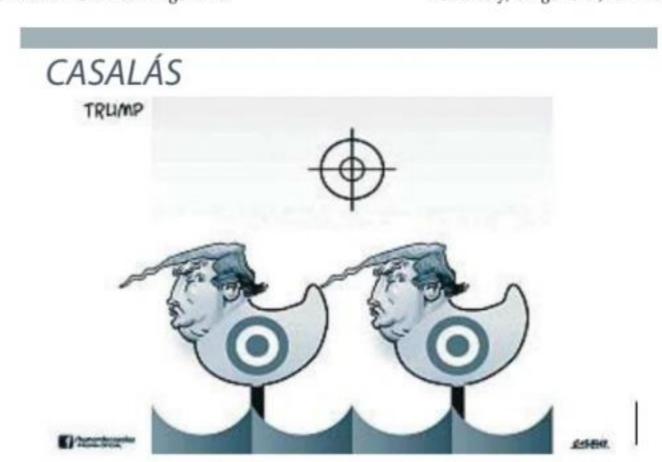

# Palmira I. Se movilizan 3.600 toneladas de malta de camiones a barcazas

El jueves 12, la Administración Nacional de Puertos informó sobre una intensa operativa en el "Muelle Costero" del puerto de Nueva Palmira. Allí, se cargaron 3.600 toneladas de malta por cinta desde camiones a barcazas. En tanto, en el "Muelle Ultramar Sur", el buque "Amsten Lion" descargó a camiones y transbordó a barcazas 25.788 toneladas de fertilizante El mismo jueves 12, en el "Muelle Ultramar Norte", el buque "Apogee Spirit" cargó 24.000 toneladas de cebada malteada por cinta desde silos de Terminales Graneleras Uruguayas (TGU). Dicha compañía fue creada para prestar servicio a todas aquellas empresas que están vinculadas con el comercio internacional de granos y subproductos.



Puerto de Colonia. Llegaron pasarelas para extensión de terminal de pasajeros

Colonia las pasarelas para la extensión de la terminal de pasajeros de dicha ciudad. La carga había arribado el jueves 5 en el buque "Grande Nigeria" de la empresa Grimaldi Lines y operado por la agencia marítima KMA Group. La carga llegó en mafi trailers. En los primeros días de octubre arribará en el "Grande Buenos Aires" el equipamiento restante, dijo una fuente del área logística a El País. Según la ANP, muy pronto se inaugurarán nuevas obras en el puerto de Colonia que demandaron una inversión de US\$ 25.000.000. Dicha terminal conecta con frecuencias diarias a Colonia y Buenos Aires, siendo el principal puerto del país en cuanto a movimiento de pasajeros y vehículos.

#### Palmira II. ANP firmó contrato para obras de reparación de un muelle y un pilote

La Administración Nacional de Puertos (ANP) informó el martes 10 que se realizarán nuevas obras de infraestructura en el puerto de Nueva Palmira. Por ello, el organismo firmó con Teyma Uruguay el "Acta de Inicio de Obra" para la reparación y reconstrucción del "Muelle Unión" y la reparación de un pilote pretensado en la ampliación del "Muelle Ultramar Sur." Nueva Palmira comprende el puerto administrado por la ANP, la terminal y puerto privado de Corporación Navíos, ubicado inmediatamente adyacente aguas abajo, y la terminal de Ontur S.A., localizada al norte. Por el puerto palmirense se exporta la producción de granos de Uruguay y se realizan transbordos de mineral de hierro brasileño, entre otros productos.

# marítimas

# EL PAIS / LA ÚLTIMA

Lunes 16 de Septiembre de 2024 • marítimas@elpais.com.uy

#### **EDUARDO BARRENECHE**

os orígenes de la Prefectura Nacional Naval (PNN) se remontan a las Capitanías Generales de Puertos de la Corona Española. Fue fundada en 1829 designando al Coronel Pablo Zufriategui como primer Capitán de Puertos. Su dependencia fue directa del Ministerio de Guerra y Marina (Ministerio de Defensa Nacional), salvo entre 1934 (gobierno de Gabriel Terra) y 1947 y desde 1973 hasta el presente.

Por ley presupuestal en 1973, la Prefectura se incorporó a la Armada Nacional. A partir de ese momento su personal dejó de revistar en un escalafón policial pasando a tener estado naval-militar, pero manteniéndose como unidad ejecutora separada de la Armada.

La Prefectura siempre continuó con sus funciones de policía marítima cumpliendo tareas de mantenimiento del orden público y de institución que apoya al transporte marítimo. O sea, queda claro que la función de la Prefectura es policial y no militar, dijo el abogado especialista en Derecho Marítimo, Alejandro Sciarra.

El profesional recordó que año a año la Prefectura pierde cada vez más funcionarios y, al mismo tiempo, crecen sus obligaciones. "En 1973, la Prefectura tenía 1.945 funcionarios y, según información obtenida, hoy en día contaría con menos de 1.300. O sea casi un 30% menos", dijo Sciarra.

Según el profesional, entre 1973 y la actualidad, la cantidad de Prefecturas y Sub-Prefecturas se incrementaron en un 25% y la actividad marítima se triplicó. "No es necesario pensar mucho como está la situación hoy día en lo referente al manejo de recursos humanos (personal subalterno)", afirmó el ex-

Sciarra puso como ejemplo a Nueva Palmira, el segundo puerto de Uruguay. Hace unos 10 años, dijo, Nueva Palmira contaba con unos 70 funcionarios de Prefectura, "hoy tiene menos de la mitad y, como todos sabemos, el trabajo en este puerto se duplicó".

Recordó que la Sub-Prefectura de Carmelo, que atiende el tráfico del canal Martín García, cuenta con sólo tres funciona-



PREFECTURA. Por falta de personal subalterno, se han cerrado destacamentos o éstos operan con lo mínimo, dijo especialista marítimo.

# Experto plantea separar Prefectura de la Armada

# Sciarra dice que Prefectura debe tener sus propios recursos

rios en turnos de ocho horas y, si se compara con Argentina, ésta tiene más de 10 veces en recursos humanos y materiales para la misma función que Uruguay.

Según el experto marítimo, en situaciones similares —escasez de personal— están todas las Prefecturas del país, pero además se han creado destacamentos y nuevas Sub-Prefectu-

"El personal de Prefectura está sobrecargado", dijo experto marítimo. ras. "Frente a esta situación se han tenido que cerrar destacamentos o se mantienen en la mínima expresión con un marinero que va cuatro horas por día", advirtió Sciarra.

Hasta 1992 la Prefectura Nacional Naval fue una unidad dentro del Ministerio de Defensa Nacional. A partir de ese año, dejó de serlo pasando su presupuesto a integrar el de la Armada. La Prefectura es una institución recaudadora de diversas tasas por los servicios que brinda tales como Boleta de Despacho de buques, servicio de comunicaciones a los navíos, libros de inspecciones de los barcos, patentes a los marinos mercantes y peritos navales, practicaje nacional, servicios, multas a embarcaciones en zonas portuarias y en zonas de playa, etc. "Estos recursos fueron sacados paulatinamente de su uso original de la Prefectura para ser utilizados por la Armada y no para los servicios que son abonados mediante tasas", dijo el especialista en Derecho Marítimo.

Sciarra afirmó que el sector político debe buscar una solución a este problema y "no me cabe la menor duda que la solución va por sacar de la órbita a la Prefectura del Ministerio de Defensa Nacional y volver a la órbita del Ministerio del Interior, con quien comparte natu-

ralmente sus funciones de seguridad nacional".

Según el experto, esto "no significa perjudicar a la Armada. Esta tiene que tener los recursos suficientes y adecuados a nuestro país para protegerlo de situaciones externas".

El 29 de abril de este año, el prefecto Nacional Naval, José Luis Elizondo, afirmó a El País que el tráfico marítimo por aguas uruguayas aumenta año a año. "Hay más trabajo y más controles (hechos por Prefectura). Existe una mayor ocurrencia de delitos y faltas", dijo. Y agregó que "el personal es el mismo o menos" que hace 20 años.

EVENTO INTERNACIONAL

# Cuenca del Plata: obra histórica en el puerto

El gerente de relaciones institucionales de la Terminal Cuenca del Plata/Katoen Natie, Fernando Correa, participó del IX Foro Latinoamericano de Puertos, la conferencia líder en puertos y logística de las Américas realizada este miércoles 12 de setiembre en Panamá.

El evento reunió a autoridades portuarias latinoamericanas, navieras e inversionistas, entre otros.

"Uruguay tiene una oportunidad a través de TCP por-



Fernando Correa.

que dicha terminal genera productividad y desarrollo. Hoy tenemos un puerto competitivo", afirmó Correa. Agregó que TCP empezó en 2023 la segunda etapa de expansión. "Es la obra más grande de la historia del puerto de Montevideo. Pretendemos captar el transbordo de la región", dijo el jerarca de TCP.

Y añadió: "Con esta obra vamos a poder atender cuatro buques simultáneos de 366 metros de eslora y dos buques simultáneos de 400 metros de eslora y 52 metros de manga".



# internaciona ELIPAIS SECCIÓN B



#### La crisis en Venezuela.

Estados Unidos, España, Unión Europea y Francia salen al paso al régimen de Maduro, quien mantiene a seis extranjeros presos.

# Alta tensión y advertencias a los extranjeros en Venezuela

Régimen de Maduro genera reacciones; Francia recomienda no viajar al país caribeño



CHAVISMO. El presidente Nicolás Maduro junto al "hombre fuerte" del régimen, Diosdado Cabello, vestidos con el "rojo rojito" que es insigna de la "revolucion bolivariana".

EFE, AFP/ CARACAS, NUEVA YORK, MADRID

as reacciones ante las graves acusaciones — hasta ahora sin pruebas— de "terrorismo" y de querer "desestabilizar" Venezuela y los arrestos de seis extranjeros por parte del régimen de Nicolás Maduro anunciado el sábado, continuaron durante el fin de semana, tensando aún más las relaciones de la nación caribeña con el resto del mundo.

El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó ayer domingo la detención de un estadounidenses en Venezuela (las autoridades venezolanas hablan de tres de esa nacionalidad) y desmintió un complot contra Maduro, señalado por el ministro del Interior Diosdado Cabello. Algo similar hizo España, cuyo gobierno rechazó las acusaciones de desestabilizar Venezuela, como afirmaron sus autoridades, además de ofrecer apoyo a las familias de los detenidos.

Por su parte, Francia recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela "salvo caso de fuerza mayor". Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell arremetió contra el mandatario venezolano tildándolo de "dictador". (Ver recuadro).

ESTADOS UNIDOS. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la detención de estadounidenses acusados de terrorismo en Venezuela y desmintió que existiera un complot contra el presidente Nicolás Maduro. "Podemos confirmar la detención de un miembro del Ejército estadounidense y estamos al tanto de informes no confirmados de otros dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela", dijo a un portavoz del

Departamento de Estado.

"Estados Unidos sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela", concluyó el portavoz.

Según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado
Cabello, las autoridades de su
país desplegaron una operación
en la que fueron incautadas
más de 400 armas "transportadas desde Estados Unidos", y algunos de los capturados buscaban llevar a Venezuela "un grupo de mercenarios" con el propósito de asesinar a Maduro, así
como a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y a otros
dirigentes del chavismo.

Cabello exigió al Gobierno estadounidense, que —reiteró— está "detrás de esta operación", aclarar "el uso de su territorio para traficar armas" con el fin de "derrocar un Gobierno democrático, electo por su pueblo" en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

Estados Unidos negó las acusaciones y las tildó de "categóricamente falsas".

**ESPAÑA**. El gobierno español "desmiente y rechaza rotundamente" las acusaciones de Ve-

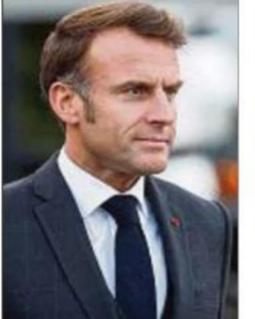

Francia recomendó a sus ciudadanos en Venzuela evitar hablar de política.

nezuela de fomentar un complot para desestabilizar el gobierno de Caracas, dijo ayer domingo una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Madrid.

El gobierno "ha constatado" que los dos detenidos españoles "no forman parte" de la 
agencia de espionaje española 
CNI (Centro Nacional de Inteligencia) "ni de ningún otro organismo estatal", indicó la fuente. 
"España defiende una solución 
democrática y pacífica a la situación en Venezuela", añadió. 
Asimismo, el gobierno regional 
del País Vasco, de donde son

originarios los dos españoles detenidos, está en contacto con las familias de los arrestados para "darles apoyo" y poner a su disposición "todo lo que puedan necesitar o requerir".

Fuentes del Ejecutivo español explicaron que se mantiene abierta la vía diplomática para estar al tanto de la situación de Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, las personas que fueron arrestadas acusadas de formar parte de una operación dirigida por Estados Unidos para asesinar a Nicolás Maduro, según informó el Gobierno venezolano.

El pasado lunes día 9 de septiembre familiares de Basoa, 35 años, y Martínez, 32 años, denunciaron en comisaría su desaparición tras haber viajado como turistas a Venezuela, y la policía vasca averiguó que habían sido detenidos en ese país.

A través de una red social, ambas familias habían pedido colaboración para tratar de localizarles, porque llevaban días sin poder comunicar con ellos y

desconocían su paradero.

Explicaron que ambos volaron desde Madrid a Caracas el
17 de agosto, día en que alquilaron un coche que debían haber devuelto el 5 de septiembre
pero no lo hicieron. Su última
comunicación con la familia
fue el día 2 de septiembre.

El Gobierno Vasco explicó que la Policía mantiene abierta la alerta por esa denuncia de desaparición de ambos jóvenes y, paralelamente, desde el área de Acción Exterior, se trabaja por la "vía diplomática", como en otras ocasiones en que ciudadanos vascos sufren incidentes en el extranjero.

La Embajada de España en Venezuela está a la espera de tener acceso a los dos detenidos, acusados de terrorismo.

FRANCIA. El gobierno de Emmanuel Macron recomendó ayer a sus ciudadanos que pospongan cualquier viaje a Venezuela "salvo caso de fuerza mayor", debido a un "aumento de tensiones" tras las elecciones presidenciales en el país caribeño el pasado 28 de julio.

"Se recomienda a las personas que ya están en el lugar que se mantengan alejadas de cualquier manifestación o congregación de carácter político y que se informen de la situación política y de seguridad", añade el Centro de Crisis y de Apoyo al Ministerio francés de Relaciones Exteriores en un aviso a los viajeros publicado el domingo. Igualmente recomienda evitar hablar "sobre la situación política venezolana en el espacio público".

El mayor bloque opositor de Venezuela —la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) aprovechó la oportunidad para exigir ayer la liberación "inmediata" de "todos los presos políticos", venezolanos o extranjeros, entre los que mencionó al exdiputado Freddy Superlano, quien fue detenido el pasado 30 de julio.

### OPOSICIÓN

# Cabello, un "experto en acusaciones falsas"

 El dirigente antichavista Juan Pablo Guanipa señaló como un "experto en acusaciones falsas" al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien el sábado denunció una presunta conspiración internacional para llevar a cabo actos "terroristas" en el país, con la que el funcionario vinculó al exdiputado opositor. En un vídeo publicado en X, Guanipa dijo que "Diosdado es experto en acusaciones falsas e inventos mal hilados", a la vez que desmintió su supuesta vinculación con esa supuesta operación. "Yo no tengo que decirles a ustedes que eso es falso, porque ustedes lo saben", expresó el exprimer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), quien dice estar resguardado debido a la "persecución" que denuncia contra dirigentes y activistas de la oposición mayoritaria. A juicio de Guanipa, el Go-



Juan Pablo Guanipa.

bierno de Maduro "sabe que nadie les cree", y "menos que hayan ganado" las presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un órgano afín al régimen venezolano.

"El dolor de ustedes es que ganamos y demostramos el triunfo de Edmundo", dijo el opositor, en referencia a la publicación, en una página web, del "83,5 % de las actas" recogidas el día de los comicios por personas que fueron testigos y miembros de mesa en los centros de votación y que, según el antichavismo, reflejan el triunfo de su abanderado. Por su parte, la ONG Provea denunció que el Estado venezolano "abandonó abiertamente sus obligaciones" en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y que ha habido una "sistemática violación de los derechos a la asociación. manifestación y expresión". "Se ha impuesto el empeño gubernamental de consolidar un modelo económico divorciado de los intereses

populares", dijo. [EFE, AFP]

# Cruce entre régimen venezolano y Unión Europea

Borrell tildó a Maduro de "dictador" e Yván Gil lo insultó

■ El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro de "dictatorial" durante una entrevista emitida ayer domingo en España a la que el canciller venezolano, Yván Gil, reaccionó tildándolo como "vocero del mal".

"En Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente después de las elecciones, el líder de la oposición (Edmundo González Urrutia) ha tenido que huir, los partidos políticos están sometidos a mil limitaciones en su actuación", enumeró Borrell en una entrevista con Telecinco.

"¿Usted a todo eso cómo lo llama? Pues naturalmente esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial", continuó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores al añadir que Venezuela convocó a elecciones, pero "no era una democracia antes y lo es mucho menos después".

"Cuando decimos el basural de la historia nos referimos al lugar donde está Borrell ahora,



Josep Borrell.

de entrevista en entrevista, vocero del mal, una retirada de la política con las manos manchadas de sangre, doblemente fracasado en sus intentos por dañar al pueblo venezolano", reaccionó el canciller venezolano en un mensaje en Telegram. Gil además acusó a Borrell de estar "convirtiendo a la Unión Europea en una institución decrépita, colonialista y guerrerista.; Pena ajena! [AFP, EFE]

# Rebeldes hutíes y Hezbolá atacaron territorio israelí

Alianza de grupos terroristas, aliados a **Hamás**, es cada vez más evidente

EFE. AFP/ JERUSALÉN. FRANJA DE GAZA

n ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra el centro de Israel tuvo lugar aver domingo, con la llegada de un misil balístico, según confirmó el Ejército israelí en un comunicado.

El primer ministro iraelí, Benjamín Netanhahu, amenazó a los rebeldes por el ataque, mientras que el grupo terrorista palestino Hamás los felicitó desde la Franja de Gaza.

Los terroristas de Hezbolá que operan en Líbano también lanzaron numerosos proyectiles contra territorio de Israel en los últimos días.

La alianza entre grupos terroristas y rebeldes en Medio Oriente se ha evidenciado una vez más contra Israel y la comunidad internacional teme una escalada aún mayor a la que se ha dado hasta el momento.

REBELDES HUTIES. "Se identificó un misil tierra-tierra que cruzaba hacia el centro de Israel y cayó en un espacio abierto. Las explosiones que se han escuchado hace unos minutos son los misiles interceptores. El resultado de esa intercepciones está bajo investigación", indicaron fuentes israelíes aver.

El servicio de emergencias israelí Magen David Amon informó que sus paramédicos trataron y evacuaron a los hospitales de Sheba Tel Hashomer, Shamir Assaf Harofe, Belinson, Kaplan y Meir a unas nueve personas, incluidas mujeres, que resultaron heridas leves en su camino a los refugios.

Con el estallido de la guerra en Gaza, los rebeldes hutíes proiraníes han reivindicado en estos meses el lanzamiento de drones y proyectiles en territorio israelí, así como ataques en el Mar Rojo contra barcos israelíes, al igual que hace el grupo terrorista libanés Hezbolá en la frontera con Israel, en so-

lidaridad con los palestinos. El pasado 19 de julio un dron disparado y reivindicado por los hutíes impactó contra un edificio de Tel Aviv y mató a una personas e hirió a ocho de ellas. La explosión se produjo sin que sonaran previamente las alarmas antiaéreas algo que Israel justificó por el tipo de dron que usaron los yemeníes.

Por otra parte, el Ejército is-



ISRAEL. Bengalas del ejército israelí iluminan el cielo a lo largo de la frontera con el Líbano, en medio de una escalada de las tensiones.

## Un misil balístico fue lanzado ayer por los rebeldes hutíes desde Yemen contra Israel.

raelí detectó ayer el lanzamiento de unos 40 proyectiles desde Líbano hacia las zonas de la Alta Galilea y los Altos del Golán, la mayoría de los cuales fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas, sin causar víctimas.

El sábado las autoridades israelís también detectaron alrededor de 55 drones lanzados desde Líbano contra su territorio, pero ha habido jornadas de más de un centenar de proyectiles lanzados desde ese país.

Tanto los hutíes como Hezbolá, aliados de Irán, insisten en que sus ataques contra territorio israelí cesarán cuando Israel ponga fin a su guerra en la Franja de Gaza.

"ALTO PRECIO". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió ayer domingo a los rebeldes hutíes de Yemen con represalias después de que el grupo reivindicara el lanzamiento de un misil en el centro de Israel. "Esta mañana, los hutíes lanzaron un misil tierra-

tierra desde Yemen hacia nuestro territorio. Ya deberían saber que cobramos un alto precio por cualquier intento de hacernos daño", dijo Netanyahu al comienzo de una reunión de gabinete, según un comunicado de su oficina.

Asimismo, Netanyahu invitó a los rebeldes a "visitar el puerto de Hodeida", bombardeado en julio por el Ejército israelí.

"(Los hutíes) deberían sa-

ber, llegados a este punto, que tomamos duras represalias contra quienes intentan hacernos daño. Los que necesiten un recordatorio están invitados a visitar el puerto de Hodeida", afirmó el mandatario en la reunión de su Gobierno.

HAMAS. El grupo terrorista palestino Hamás se felicitó por el lanzamiento de un misil de los rebeldes hutíes de Yemen con-

# Investigación sobre muertes de rehenes

El Ejército israelí confirmó "con alta probabilidad" que tres rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados de un túnel en el norte de Gaza a mediados de diciembre, murieron en un ataque aéreo israelí perpetrado en noviembre contra el lugar donde se encontraban. Esas son las conclusiones anunciadas ayer domingo por el Ejército a los familiares de Ron Sherman y Nik Beizer, ambos de 19 años, y a Elia Toledano, de 28; los tres presuntamente muertos en

Gaza después de que Israel atacase el complejo de túneles en el que estaban secuestrados en Yabalia a fin de matar a un comandante del grupo terrorista palestino Hamás.

"La investigación muestra que los tres secuestrados fueron retenidos en el complejo de túneles desde el que operaba (el comandante de Hamás Ahmed) Ghandour . En el momento del ataque, no teníamos información sobre la presencia de secuestrados", dice el texto.

tra territorio israelí -en el que no hubo bajas, pero representó una fuerte alerta de escaladay dijo que Israel no estará a salvo hasta que detenga su "brutal

agresión" en la Franja de Gaza. "Consideramos que esta es una respuesta natural a la agresión contra nuestro pueblo palestino (...) Afirmamos que el enemigo sionista no estará en seguridad hasta que detenga su brutal agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", dijo Hamás en un comunicado.

Además, un alto cargo del grupo terrorista palestino afirmó tienen "gran capacidad" para seguir luchando contra Israel a pesar de las pérdidas sufridas en los más de once meses de guerra en la Franja de Gaza. "La resistencia tiene una gran capacidad para continuar", dijo Osama Hamdan en una entrevista con la AFP en Estambul.

"Hubo mártires y hubo sacrificios (...) pero a cambio hubo una acumulación de experiencias y el reclutamiento de nuevas generaciones en la resistencia", añadió.

Hamdan acusó también al gobierno de Estados Unidos de no ejercer "suficiente presión" sobre Israel para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

27 DE SEPTIEMBRE

# Netanyahu hablará en la Asamblea de la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará a finales de septiembre a Nueva York para participar en la apertura del 79 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde pronunciará un discurso, confirmó ayer domingo un portavoz de su Oficina.

El mandatario partirá el día 24 y se dirigirá a la Asamblea el 27 de septiembre, para regresar a Israel dos días más tarde.

Netanyahu ya pronunció un discurso ante la Asamblea General de la ONU durante la apertura del anterior período de sesiones, en septiembre del año pasado, poco antes del ataque del grupo terrorista palestino Hamás del 7 de octubre que dio pie a la actual guerra en la Franja de Gaza.

En aquella ocasión, el mandatario centró su discurso en la importancia de buscar la paz con los países

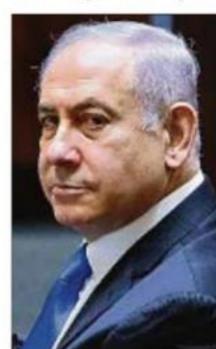

Benjamín Netanyahu.

árabes y en la amenaza de Irán. Este año, el primer ministro tendrá que enfrentarse al escrutinio de la gran mayoría de los países de la ONU, que en varias ocasiones han votado en la Asamblea General (donde cada Estado miembro tiene un voto) a favor de exigir un alto el fuego en el enclave.

Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto de 15 miembros y donde países como Estados Unidos (el gran aliado de Israel) tienen derecho de veto, ha aprobado sendas resoluciones que hasta ahora fueron ignoradas pidiendo el cese de los combates en la Franja de Gaza, con riesgo a su expansión. [EFE]



# Polémico procesamiento de Amodio Pérez



Infórmese sobre los entretelones del regreso de Amodio y la gestación de su polémico procesamiento. El caso retoma su grado de notoriedad. Un libro acallado por el poder político y los medios. Incluve actas judiciales y DVD documental.

Condenado. Preso político en democracia **Héctor Amodio Pérez** 

En venta en principales librerías y en Ediciones de la Plaza. Zelmar Michelini 1329, loc. 18 y 20. Tel.: 29026353. Horario de atención ( de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 h. www.edicionesdelaplaza.com.uy

# Nuevo intento de asesinato a Trump

# El expresidente y candidato se encuentra bien y a salvo; autoridades investigan los hechos

EFE, AFP/MIAMI, WASHINGTON onald Trump fue objeto de un aparente intento de asesinato ayer domingo en Florida, informó la policía federal estadouni-

dense (FBI), si bien se encuentra "sano y salvo", según la campaña del candidato presidencial republicano y las fuerzas de seguridad.

El Servicio Secreto confirmó que uno o varios de sus agentes "abrieron fuego contra un hombre armado" situado cerca de los límites del campo de golf de Trump en West

Palm Beach. En su club Junto al lugar donde estaba, los de golf, hubo agentes encontradisparos ron un fusil AK-47 con mira telescópicerca de ca, dos mochilas y una cámara GoPro. Trump.

El sospechoso escapó en un automóvil negro, pero

un testigo ayudó a la policía a identificar el vehículo y las autoridades lograron detener al conductor. "Ahora mismo tenemos a alguien bajo custodia que es un posible sospechoso", dijo en rueda de prensa el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

El FBI confirmó que la persona fue detenida en las inmediaciones donde el expresidente estadounidense Trump estaba jugando al golf y que, con un rifle AK-47 con una mira telescópica, presumiblemente quería atacar al candidato republicano.

Según informó en una rueda de prensa el sheriff Ric Bradshaw, la persona fue arrestada después de que el Servicio Secreto lo divisara y gracias a que un testigo hizo fotografías de la matrícula del vehículo en el que huía.

El FBI confirmó asimismo que el suceso junto al campo de golf está siendo investigado como un aparente "intento de asesinato".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, v su vicepresidenta, Kamala Harris, se mostraron "aliviados" de que el exmandatario y candidato republicano esté "sano v salvo" después de que su campaña informara de disparos en sus in-

mediaciones en Florida. "El presidente y la vicepresi-

denta han sido informados sobre el incidente de seguridad en el Trump International Golf Course, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf. Se sienten aliviados al saber que está a salvo", señala

un comunicado emitido por la Casa Blanca.

LOS HECHOS. En torno a las 13:30 (14:30 en Uruguay) agentes del Servicio Secreto vieron a un hombre con un rifle junto a la valla del campo de golf perteneciente a Trump, donde se encontraba jugando el expresidente. Estaba a unos 300-500 metros de Trump.

El Servicio Secreto que custodia al expresidente le disparó y salió corriendo de entre unos arbustos en los que se estaba escondiendo, hasta el vehículo en el que intentó huir, una camioneta negra cuya matrícula logró fotografiar un testigo. Gracias a esto, el individuo, cuya identidad anoche todavía no se había hecho pública, fue detenido unos minutos después en la carretera.



fotografía del rifle y

otros elementos encon-

trados cerca de donde

se descubrió un sospe-

choso; está con Rafael

Barros, agente especial

a cargo del secreto de

conferencia de prensa

sobre un aparente in-

tento de asesinato del

expresidente Donald

Trump ayer en West

Palm Beach, Florida.

EE.UU. en Miami, en una

Las fuerzas del orden indicaron en la conferencia de prensa que el campo de golf está rodeado de arbustos y que cuando alguien se esconde en ellos queda prácticamente "fuera de la vista". La seguridad está limitada a la zona que el Servicio Secreto considera factible y esa organización "hizo lo que tenía que hacer".

Trump informó en un comunicado de prensa que se encuentra bien: "hubo disparos

cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuches esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BÍEN!", apuntó.

El candidato republicano a la presidencia estadounidense añadió: "Nada me detendrá. ¡NUNCA ME RENDIRÉ!".

Tras el incidente, el magnate neoyorquino fue puesto inmediatamente a resguardo y ya se encuentra de vuelta en su mansión de Mar-a-Lago, que está junto al campo de golf.

El Servicio Secreto envió un comunicado en el que apuntó que está investigando lo sucedido en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

ANTECEDENTES. Trump fue víctima de un intento de asesinato el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler (Pensilvania), después de que un joven de 20 años le disparó con un fusil hiriéndole la oreja derecha. El Servicio Secreto abatió al agresor, quien disparó desde un lugar elevado fuera del recinto, donde una persona del público murió por herida de bala.

El suceso provocó numerosas dimisiones por las fallas de seguridad del evento, incluso la de la entonces directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle.

Cheatle acabó dimitiendo diez días después por los errores en la seguridad en ese encuentro y afirmó que ese intento de asesinato supuso el "mayor fallo operativo" de la agencia "en décadas". Tras esto, el Servicio Secreto aprobó un plan para incrementar la seguridad de Trump, que incluye el uso de pantallas de vidrio blindado en sus eventos al exterior.

OTRAS INVESTIGACIONES

## **AMENAZAS CONTRA LOS HAITIANOS**

■ Varias escuelas y edificios de Springfield, en el estado de Ohio, tuvieran que cerrar por amenazas de bomba la semana pasada, después de que el expresidente y candidato republicano Donald Trump replicara una noticia falsa contra los haitianos durante el debate televisado con la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata. Y este fin de semana la universidad local también ha anunciado "precauciones extremas" por amenazas. A través de un mensaje publicado en su página web, la universidad de Wittenberg apuntó que el sábado recibió un correo electrónico que amenazaba con un posible tiroteo en el campus para el domingo 15, un mensaje "dirigido a miembros haitianos" de la comunidad. El mensaje asegura que otro campus local recibió la misma amenaza, sucesos que están siendo investigados por la policía de Wittenberg, la policía de Springfield y el FBI. Ante estas amenazas, todos los estudiantes, profesores y personal deben "extremar las precauciones y estar alertas a todo lo que los rodea", mientras que todas las actividades y eventos deportivos del fin de semana se han cancelados, informaron las autoridades universitarias.



SPACEX

# Histórica misión espacial privada

La misión Polaris Dawn de SpaceX amerizó ayer domingo en las costas de Florida, Estados Unidos, después de que su tripulación hiciera historia con la primera caminata espacial efectuada por astronautas no gubernamentales.

La cápsula Dragon se posó en el océano a las 03H37 locales (07H37 GMT), según imágenes retransmitidas por SpaceX en directo. Un equipo fue desplegado inmediatamente para recuperar la nave y los cuatro tripulantes.

La cápsula fue extraída del agua hasta una embarcación cercana. Tras un breve examen médico, la ingeniera de SpaceX Anna Menon fue la primera en salir de la nave, sonriente y saludando. Le siguió Sarah Gillis, también ingeniera, el piloto Scott Poteet y el empresario multimillonario Jared Isaacman, comandante de la misión. Un helicóptero los transportó a tierra.

Los principales objetivos de la misión, que supone una nueva etapa en la exploración comercial del espacio, se cumplieron. "Se abre una nueva era en los vuelos comerciales", comentó Polaris Dawn, que contará con tres misiones.

La nave despegó el pasado martes del centro espacial Kennedy, en Florida, y se adentró en el espacio más lejos que ninguna otra tripulación después de las misiones lunares Apolo, hace más de medio siglo. [AFP]

# Zelenski pide luz verde para atacar bases militares en Rusia

Presidente ucraniano insisitió en esta solicitud ante la ofensiva en Járkov

AFP, EFE/ KIEV, MOSCÚ, LONDRES

l presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, volvió a pedir a sus aliados occidentales que le autoricen atacar objetivos militares en el interior de Rusia, en particular bases aéreas, tras un nuevo ataque en Járkov.

"Sólo una solución sistémica puede oponerse a este terror: la solución del largo alcance para destruir los aviones militares rusos allí donde tengan su base", declaró Zelenski.

"Esperamos que las decisiones apropiadas vengan en primer lugar de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia",

Una bomba teledirigida lanzada por la aviación rusa impactó ayer domingo en un edificio residencial de Járkov, en el noreste de Ucrania. "Hay 41 heridos", señaló en Telegram el jefe de la administración de la región, Oleg Synegubov, añadiendo que una mujer y un niño de 12 años se encontraban en estado grave.

Zelenski afirmó que Rusia atacó también las regiones de Sumy y Donetsk ayer con bombas teleguiadas. Dijo que cada día el ejército ruso lleva a cabo "al menos cien ataques aéreos de este tipo".

La alcaldía de Pokrovsk, un importante centro logístico del este de Ucrania, indicó por su parte que bombardeos rusos dejaron al menos un muerto.

El ejército ruso, más numeroso y con mayor poder de fuego que el de Ucrania, se encuentra según observadores militares a menos de 10 km de Pokrovsk.

El suministro de agua corriente y gas ha sido cortado en la ciu-



MANDATARIO. Zelenski guiere utilizar armas de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso.

dad debido a los combates, anunciaron las autoridades, y se han organizado distribuciones de agua potable. Los ataques rusos también han dejado grandes partes de la ciudad sin electricidad.

Otras ciudades del este de Ucrania, como Bajmut o Mariúpol, fueron retomadas por Moscú después de bombardearlas masivamente y dejarlas en ruinas.

JARKOV. Según autoridades locales, los rusos lanzaron seis bombas aéreas guiadas en Járkov sobre la región. Ayer domingo continuaban las operaciones de rescate y extinción del incendio en el edificio residencial en el que resultaron más de 40 heridos.

La entrada del edificio quedó

destruida y todavía existía la posibilidad de que hubiera gente bajo los escombros.

El presidente Zelenski señaló en Telegram que el mundo debe ayudar al país "a protegerse contra los aviones militares rusos. contra docenas de bombas aéreas guiadas que se cobran la vida de ucranianos todos los días".

"Este terror se puede detener. Pero para detener el terrorismo, es necesario detener el miedo a decisiones firmes que son objetivamente necesarias. Sólo la determinación puede poner fin a esta guerra de manera justa. Es la determinación lo que protege más eficazmente contra el terrorismo", recalcó en relación a la autorización que espera de EEUU y el Reino Unido para que Ucrania pueda utilizar sus misiles de largo alcance contra territorio ruso, para, entre otros objetivos, alcanzar y destruir los aeródromos rusos desde los que se lanzan las bombas aéreas guiadas.

Por su parte, el Ejército ruso informó que derribó tres cazas enemigos en las últimas 24 horas en el marco de su campaña militar en Ucrania.

La Fuerza Aérea rusa habría abatido dos cazas Su-27, mientras las defensas antiaéreas habrían derribado un Mig-29, señala el parte de guerra. Defensa eleva a 645 los aviones ucranianos destruidos, a lo que habría que sumar 283 helicópteros, desde el comienzo de la guerra.

## CANCILLER BRITÁNICO NO SE DEJARÁ "INTIMIDAR"

El ministro britá-

nico de Asuntos Exte-

riores, David Lammy,

afirmó ayer domingo

que los países occidentales no se dejaran "intimidar" por las amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin, de emplear armamento nuclear. Lammy dijo que los aliados no se dejarán "intimidar" por la "grandilocuencia descarada" de Putin: "Putin nos dijo: 'no envien tanques'. Los enviamos. Putin dijo: 'no envien misiles'. Los enviamos, Putin amenaza cada unos cuantos meses con que empleará armas nucleares". El jefe de la diplomacia británica departió ayer con medios locales, donde abordó también la petición hecha a occidente de Zelenski, para que se le permita utilizar misiles de largo alcance para atacar objetivos rusos. Al respecto,

dijo que se abordará

el tema en la próxima

Asamblea general de

la ONU. EFE



# Se cumplen dos años de la muerte de Amini en Irán

Desde las protestas, hay más represión y ejecuciones

El balance de la revuelta popular que hoy lunes cumple dos años, la cual buscó alzar vientos de cambio en Irán bajo el lema "Mujer, Vida, Libertad" es particularmente sombrío, aunque los activistas, encarcelados o en el exilio, se aferran a la esperanza de que no todo ha sido en vano.

Las ejecuciones en gran escala se multiplican, sus autores gozan de impunidad y los familiares de las víctimas son perseguidos por las fuerzas de seguridad de la República Is-

El movimiento se desencadenó por la muerte en detención el 16 de septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años arrestada por presunto desacato del estricto código indumentario islámico.

Los manifestantes denunciaban el uso obligatorio por las mujeres del hiyab (que cubre la cabeza) y el conservadurismo religioso vigente desde la revolución islámica de 1979.

Las marchas, lideradas por mujeres, duraron meses, pese a una represión implacable que se saldó con 551 muertes y miles de detenciones, según organizaciones de defensa de los derechos

La intensidad de las protestas disminuyó, aunque el gobierno sigue castigando a quienes lo desafiaron. Diez hombres condenados a muerte por su implicación en el levantamiento fueron ejecutados; el último de ellos, Gholamreza Rasaei, de 34 años, fue ahorcado en agosto.

Las oenegés denuncian también el incremento de ejecuciones por todo tipo de infracciones y lo atribuyen a una voluntad de crear miedo para disuadir cualquier atisbo de descontento.

Según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 402 personas fueron ejecutadas en los primeros ocho meses del año, un centenar de ellas en agosto. "Un número incalculable de personas sigue sufriendo en Irán las consecuencias de la brutal represión", dijo Diana Eltahawy, de Amnistía Internacional (AI).

PRISIONERAS. Decenas de mujeres encarceladas en la prisión de Evin de Teherán se congregaron el sábado de noche con el grito de 'mujer, vida, libertad'.

"Más de 25 prisioneras políticas de la prisión de Evin se han congregado en el patio del pabellón de mujeres y han colgado pancartas con consignas escritas sobre cartulinas y gritando lemas en los pasillos y en el patio", informó la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, en su cuenta de Instagram.

Las marchas

saldaron con

551 muertes.

represión y

Mohammadi, quien continúa su activismo feminista desde la prisión de Evin donde está encarcelada, dijo que los participantes en la protesta corearon la consigna de las revueltas de 2022 'mujer, vida, libertad'. Asi-

mismo, indicó que en protesta por las políticas de la República Islámica de Irán "de reprimir a las mujeres por el hiyab obligatorio", las prisioneras han quemado velos en el patio de la prisión.

Tras la muerte de Amini, muchas mujeres dejaron de usar el velo islámico como un gesto de desobediencia civil, pero desde abril pasado las autoridades lanzaron la campaña 'Plan Luz' para obligarlas a cubrirse el cabello, recurriendo a la incautación de vehículos o a la detención de mujeres por parte de la temida Policía de la moral.

La premio Nobel informó además que las manifestantes presas demandaron el fin de las ejecuciones en Irán. [AFP, EFE]

# Cruce mortal de migrantes por el Canal de la Mancha

Este año las muertes se cuadruplicaron en relación a 2023

EFE, AFP/ PARIS, ESTOCOLMO l trágico naufragio que se cobró la vida de ocho hombres el fin de semana ha elevado a 46 los inmigrantes fallecidos este 2024 en su intento de atravesar el Canal de la Mancha desde Francia en dirección al Reino Unido, un número que multiplica por cuatro los decesos de 2023 en circunstancias parecidas.

El prefecto de la región septentrional francesa de Pas-de-Calais, Jacques Billant, confirmó ayer domingo a la prensa que, en lo que va de año, son 46 las personas que han muerto en aguas francesas y alertó de que los traficantes de seres humanos siguen organizando travesías cada vez más arriesgadas para los inmigrantes que

Las 46 personas contabilizadas este 2024 superan holgadamente a las 12 muertes registradas en 2023. "Las redes de traficantes de personas ponen cada vez más en riesgo a las personas que acuden a ellas, haciéndoles cruzar un mar peligroso en embarcaciones totalmente inadaptadas", advirtió Billant, quien habló de su sobreocupación y de la ausencia de medidas de seguridad básicas como chalecos salvavidas.

En esta última tragedia se trató de una pequeña embarcación inflable que transportaba a 59 inmigrantes y que se deshizo tras chocar con unas rocas en la zona de Ambleteuse. De entre los 51 supervivientes, seis resultaron heridos de cierta gravedad, entre ellos un bebé de 10 meses, que presentaba síntomas de hipotermia.

El delegado del Gobierno contabilizó seis nacionalidades entre los 59 pasajeros: Eritrea, Sudán, Siria, Afganistán, Egipto e Irán. En la misma noche de la tragedia, otras decenas de embarcaciones con unas 200 personas a bordo intentaron, sin éxito, cruzar el Canal. Todas ellas fueron rescatadas.

Una de las ONG más activas en Calais, L'Auberge des Migrants, pidió a Londres y París

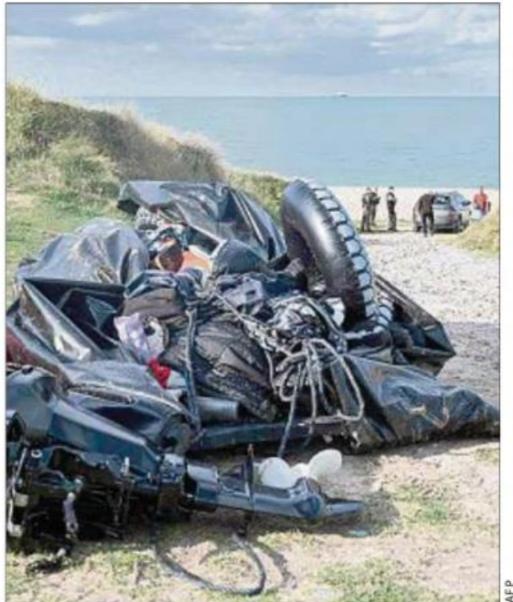

MIGRANTES. Intentan cruzar el Canal de la Mancha a todo riesgo.

que "reformulen" su política migratoria, ineficaz a la luz de las numerosas muertes. Las dos capitales han anunciado los últimos años sustanciosas inversiones para proteger sus fronteras con más medios técnicos y humanos.

Otra organización humanitaria, Utopia56, criticó duramente las declaraciones del delegado del Gobierno. "Los traficantes son unos depravados, pero también los Estados", dijo a Franceinfo Yann Manzi, cofundador de la ONG y quien demanda a los Estados que se centren más en políticas de acogida antes que en medidas

El del fin de semana es el segundo gran naufragio de una embarcación de inmigrantes este septiembre, después de los 12 muertos registrados el pasado 3 de septiembre. Ese fue uno de los siniestros más mortíferos de los últimos años, superado por el del 24 de noviembre de 2021, cuando perecieron 27 personas.

Durante este 2024, las autoridades británicas calculan que al menos 22.000 inmigrantes y demandantes de asilo han llegado a las costas del Reino Unido desde el norte de Francia, normalmente embarcando desde zonas cercanas a las ciudades de Calais y Dunkerque.

Estas son las áreas más cercanas de suelo británico e históricamente han sido uno de los puntos migratorios más delicados en Europa.

El Reino Unido resulta atractivo para muchos inmigrantes por ser un país anglófono en el que ya tienen familiares y amigos y en el que es posible regularizarse llegando clandestinamente si se tiene un trabajo, un proceso mucho más lento y complicado en

Los camiones que cruzaban de Calais al Reino Unido, en los que los inmigrantes se escondían, han sido sustituidos los últimos años por embarcaciones precarias, la mayor parte de ellas inflables, que se echan al mar con decenas de inmigrantes para recorren los cerca de 35 km hasta la costa inglesa.

Desde 2018, cuando Londres comenzó a anotar las llegadas de inmigrantes por mar, cerca de 136.000 personas han logrado atravesar el Canal de La Mancha.

OTROS PAÍSES. El problema de la migración aqueja, en distinto grado, a los más diversos países de Europa, los que han tomado medidas para contrarrestar este fenómeno.

Una de las políticas que más llama la atención últimamente ha sido la de Suecia, que pagará hasta USD 34.000 a inmigrantes que deseen regresar a sus países, según anunció.

A partir de 2026, los inmigrantes candidatos al regreso voluntario en ese país tendrán derecho a recibir hasta 350.000 coronas suecas (34.000 dólares) por adulto, indicó en un comunicado el gobierno conservador la semana pasada, el cual cuenta con el apovo del partido de ultraderecha Demócratas de Suecia (SD).

"Estamos dando nuevos pasos en la reorientación de la política migratoria", subrayó en el comunicado el ministro de Migraciones, Johan Forssell.

El país nórdico fue durante décadas visto como una "superpotencia humanitaria", pero con los años ha tenido dificultades para integrar a muchos de sus recién llegados.

Actualmente, los inmigrantes pueden recibir hasta 10.000 coronas (970 dólares) por adulto y 5.000 coronas por niño, con un límite de 40.000 coronas por familia. "Esta ayuda existe desde 1984 pero es poco conocida, es mínima y poca gente la utiliza", comentó Ludvig Aspling, un diputado de SD.

Dinamarca paga más de 15.000 dólares por persona, Noruega 1.400 dólares, Francia unos 2.800 dólares y Alemania 2.000 dólares.

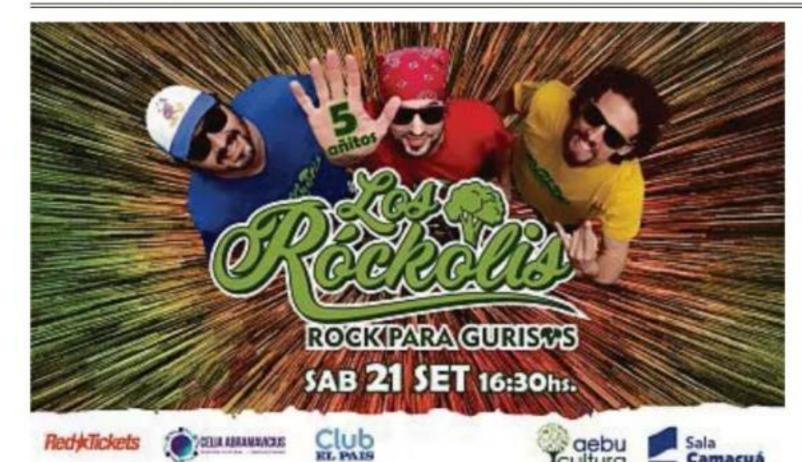

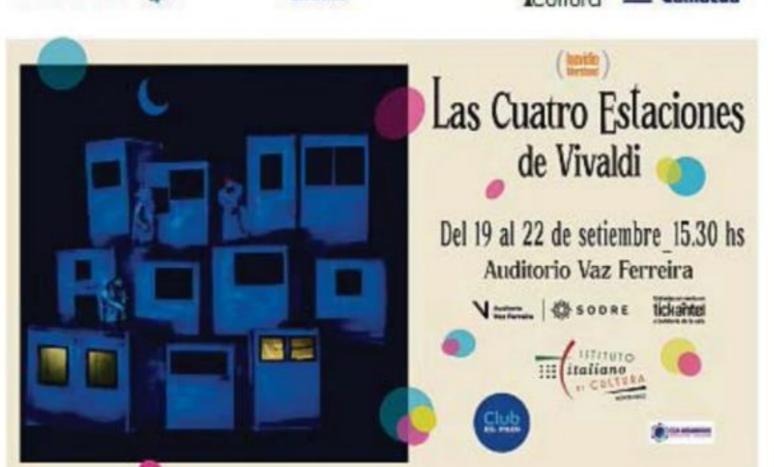





PUBLICIDAD 6

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL PAÍS B



#### Salud bucal, cuidados e importancia

El uso de dentífricos con flúor es seguro y recomendado para la prevención de la caries hay que respetar las dosis recomendadas.









## Flúor, salud y pasta de dientes, cuidados os fluoruros son minerales naturales que se forman cuando el gas flúor se combina con otros elementos. Dependien-

ño, entre otros. Estos compuestos tienen propiedades completamente distintas al gas flúor en su forma pura, que es tóxico. Por el contrario, los fluoruros son sa-

que se mezcle, el resultado pue-

de ser fluoruro de sodio, fluoru-

ro de amina o fluoruro de esta-

do del elemento con el

**CARINA LEVY\*** 

les beneficiosas. El flúor es un elemento natural. Las sales de flúor no solo están presentes en las formaciones rocosas sino también en el cuerpo humano donde forman parte integral de nuestros huesos y dientes.

El agua, ya sea mineral o de la canilla, contiene cierta cantidad de flúor la cual varía según la región. En algunos países, se añade flúor al agua potable para prevenir la caries dental. Sin embargo, en lugares como Alemania, Austria y Suiza, el agua de la canilla tiene niveles bajos de flúor, generalmente menos de 0,3 miligramos por litro. Por otro lado, el contenido de flúor en el agua mineral puede variar significativamente según la fuente.

El agua con hasta 0,7 miligramos de flúor por litro se considera segura para la preparación de alimentos infantiles.

ALIMENTOS. Diversos alimentos contienen pequeñas cantidades de flúor. Algunos de los alimentos más ricos, según el Instituto Max Ruber, incluyen:

- Sal fluorada: 47 mg por 100
- Té negro en polvo: 9,5 mg por 100 gramos
- Té verde seco: 9,5 mg por 100
- Apio en polvo: 0,76 mg por 100 gramos
- Algas en polvo: hasta 0,69 mg por 100 gramos
- Salmón: hasta 0,69 mg por 100 gramos
- Nueces: hasta 0,68 mg por 100 gramos

La Sociedad Alemana de Nutrición recomienda una ingesta diaria de flúor de 3,1 miligramos para mujeres y 3,8 miligramos para hombres. Sin embargo, la ingesta diaria promedio a través de la alimentación suele ser considerablemente menor,

PRODUCTOS. Desde el siglo

entre 0,4 y 0,6 miligramos al día.

# básicos de la sonrisa

Las pastas dentales sin flúor son más populares que antes

tal que contiene flúor tiene mayor resistencia a los ácidos. Esto llevó a la recomendación del flúor como un medio para prevenir la caries dental, con el desarrollo de dentífricos y otros productos de cuidado dental que contienen flúor sódico. El flúor protege los dientes

de diversas maneras:

 Aceleración de la remineralización. Los fluoruros ayudan a que los fosfatos de calcio se absorban más rápidamente en el esmalte tras un ataque ácido, reforzando así el esmalte dental.

Formación de una capa protectora. El uso regular de dentífricos con flúor crea una capa protectora sobre los dientes, lo que evita que los ácidos

El uso de dentífricos con flúor es seguro y recomendado para prevenir las caries.

ataquen directamente el esmalte.

Acción bactericida. El flúor tiene propiedades antibacterianas que reducen la cantidad de bacterias en el esmalte dental, disminuyendo así la producción de ácidos que pro-

El consenso en la comunidad científica y dental es claro: el flúor es eficaz en la prevención de la caries dental. Estudios y organizaciones de consumidores, como la Stiftung Warentest, recomiendan el uso de dentífricos con flúor como una medida clave en la reducción de la caries dental.

TOXICIDAD. El principio de "la dosis hace el veneno" se aplica también al flúor. En dosis normales, el flúor es seguro y altamente efectivo para la protec-



XIX, se sabe que el esmalte den- ción dental. Según el Instituto SALUD. El flúor es inofensivo cuando se utiliza correctamente, es menos tóxico que la sal de mesa.

**APOYAN** 

Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos, el flúor es inofensivo cuando se utiliza correctamente, siendo incluso menos tóxico que la sal de

En los últimos años, las pastas dentales sin flúor han ganado popularidad, impulsadas por preocupaciones sobre los posibles efectos negativos del flúor. Sin embargo, estos productos no ofrecen los mismos beneficios protectores contra la caries que los dentífricos con

Al optar por un dentífrico sin flúor, se renuncian a sus efectos protectores como la aceleración de la remineralización y la protección antibacteriana, lo que podría aumentar el riesgo de caries.

No obstante, para algunas personas, especialmente aquellas que ya reciben suficiente flúor de otras fuentes, los dentífricos sin flúor pueden ser una opción válida.

Más allá del flúor, hay otros ingredientes en los dentífricos que pueden ser motivo de preocupación:

- Laurilsulfato sódico (SLS): Puede irritar la mucosa bucal.
- Microplásticos: Amenazan el medio ambiente y la salud.
- Triclosán: Asociado con la resistencia bacteriana y posible riesgo de cáncer.

## Los dentífricos sin flúor pueden ser una opción válida para algunas personas.

- Agentes blanqueadores: Pueden dañar el esmalte dental.
- Parabenos: Relacionados con alteraciones hormonales.

SEGURIDAD. El uso de dentifricos con flúor es seguro y recomendado para la prevención de la caries siempre que se respeten las dosis recomendadas. La crítica al flúor suele estar más relacionada con su adición al agua potable que con su uso en productos dentales.

Como siempre, debemos ser sensatos. Conocer los mecanismos de acción y recordar al ya citado Paracelso quien sigue siendo vigente: "No hay venenos, ni hay remedios milagrosos: hay dosis". Para cuidar m nuestra salud y la de quienes < nos rodean.

\*Doctora en odontología y directora de Clínica Biosmile

Bienestar

















# Protección de la piel de cara a la primavera

# Adaptar la rutina de cuidado facial y corporal es clave para tener la piel sana y luminosa

EUGENIA POSENTE\*

etiembre es un mes esperado por muchas personas que ansían los primeros días de sol y el aumento de la temperatura. Con la llegada de la primavera, los días se alargan y las capas de ropa comienzan a disminuir, dejando al descubierto partes del cuerpo que durante meses estuvieron protegidas del frío.

Este cambio no solo afecta a nuestro ánimo, sino también a nuestra piel que se enfrenta a nuevas condiciones climáticas. Por eso, adaptar nuestra rutina de cuidado facial y corporal es esencial para mantener la piel sana y luminosa durante la estación.

CAMBIO CLIMÁTICO. La primavera trae consigo un aumento de las temperaturas y más horas de exposición al sol lo que hace que nuestra piel necesite cuidados especiales.

Durante el invierno, el frío y la calefacción pueden haberla resecado obligándonos a usar cremas más pesadas e hidratantes. Sin embargo, con la llegada de la primavera, estas texturas más densas pueden resultar incómodas.

Una de las primeras recomendaciones es revisar la rutina de cuidado de la piel. No se trata solo de mantener los hábitos, sino de adaptarlos. Cambiar de una crema hidratante a una fórmula más ligera, como un gel o emulsión, puede ser clave para que la piel no se sienta sobrecargada.

Además, algunos productos de invierno, como las cremas ricas en lípidos pueden ser innecesarios o incluso contraproducentes, por lo que ajustar su uso es fundamental.

especialistas. Visitar a una cosmetóloga médica en este momento, es una excelente idea para que pueda evaluar el estado actual de la piel y recomendar productos específicos para esta estación.

Una consulta permitirá verificar si es necesario reducir el uso de ciertos productos que fueron efectivos en invierno pero que podrían ya no ser



adecuados. Por ejemplo, algunos tratamientos intensivos domiciliarios utilizados durante los meses más fríos, como los ácidos o retinoides, pueden requerir una reducción en su frecuencia de uso para evitar irritaciones al exponerse más al sol.

Si bien es recomendable aligerar las texturas de las cremas, la hidratación sigue siendo clave, tanto para la piel del rostro como para el cuerpo.

En primavera, la piel de las manos, los brazos, el cuello, el escote y las piernas suele estar más expuesta, por lo que es esencial mantenerla bien hidratada. Un buen momento para aplicar la crema

es inmediatamente después del baño, cuando la piel está más receptiva, lo que favorece la absorción.

Además, es habitual que los labios se sientan más secos debido a los cambios de temperatura. El viento y la humedad ambiental pueden hacer que la piel de esta zona, que es más fina y sensible, se agriete con facilidad. Para evitarlo, es recomendable el uso de bálsamos labiales durante el día y antes de dormir.

Un error común es humedecer los labios con saliva cuando se sienten secos, pero esto no solo agrava el problema sino que puede irritar aún más la piel. Un bálsamo adecuado ayudará a proteger los labios y mantenerlos hidratados.

PROTECTOR SOLAR. Una de las recomendaciones más importantes para la primavera es el uso constante de protector solar, incluso en días nublados. Aunque muchos creen que solo deben aplicarlo durante el verano, la protección solar es fundamental durante todo el año.

En primavera, cuando comenzamos a pasar más tiempo al aire libre, el riesgo de exposición a los rayos ultravioleta aumenta considerablemente.

Es esencial aplicar protec-

PROTECTOR SOLAR. En primavera, cuando comenzamos a pasar más tiempo al aire libre, el riesgo de exposición a los rayos ultravioleta aumenta considerablemente y la protección solar es fundamental.

tor solar en todas las zonas expuestas: el rostro, el cuello, las manos y los brazos.

Además, es importante renovar la aplicación cada dos o tres horas, especialmente si se practica algún deporte o se pasa mucho tiempo bajo el sol. El uso de sombreros y lentes de sol también es una buena práctica para proteger la piel del daño solar.

En caso de que el sol primaveral les haya tomado por sorpresa y sufran alguna quemadura o irritación, es recomendable aplicar un gel refrescante o un producto postsolar con propiedades calmantes. Esta medida, ayudará a descongestionar la piel y también a reducir la sensibilidad causada por la exposición prolongada.

La primavera invita a disfrutar del aire libre, del sol y

La hidratación es fundamental tanto para la piel del rostro como para el cuerpo.

las actividades sociales, pero es fundamental no descuidar la salud de la piel.

Con pequeños ajustes en la rutina diaria, como el cambio de texturas de nuestros productos hidratantes y el uso constante de protector solar, se puede lograr que la piel luzca radiante y sana durante toda la temporada.

Una piel bien cuidada no solo se ve mejor, sino que también se siente mejor.

\* Cosmetóloga médica creadora de Eudermia



NORMA BAZZANO — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, el día 15 de setiembre de 2024.- Los integrantes de Guyer & Regules participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Alejandra y la acompañan en este triste momento.

MIRIAN AMÉRICA FRANCO GARCÍA — (Q.E.P.D.) – Falleció en la Paz del Señor, el día 15 de setiembre de 2024.- Sus hijas, yernos, nietos, demás familiares y amigos participan con profundo pesar dicho fallecimiento sepelio, ya efectuado en el Cementerio Parque del Recuerdo, Ruta 5. Empresa Belvedere. Una Empresa Previsión. San Quintín 4270/72 esq. Avda. Agraciada. Teléfonos: 23093812, 23070089. Con estacionamiento propio

MARIA PACHE BRUSSONI — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, el día 15 de setiembre de 2024.— Alicia García de Sáenz (ausente) despide con mucha tristeza a María, hija de sus queridos amigos Adriana y Fernando a los que les hace llegar un muy fuerte y apretado abrazo en estos momentos de tanto dolor.

MARÍA BELÉN PACHE — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, el día 15 de setiembre de 2024.- El Consejo Directivo, gerencia y funcionarios de la Cámara de Industrias del Uruguay participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su Pres. Fernando Pache. Velatorio a efectuarse mañana a partir de 11:00 horas en empresa Martinelli, Canelones 1450. Gabriel Murara, Vicepresidente; Guillermo Pons. Secretario.

MARÍA BELÉN PACHE BRUSSONI — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, el día 15 de setiembre de 2024.— Gabriel Murara y Beatriz Cersósimo; sus hijos: Agustín y Gabriela, María Noel y Sebastián, Diego y María, y sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de María Belén y acompañan a toda la familia en estos momentos de inmenso dolor. Velatorio a efectuarse el día de mañana a partir de 11:00 horas en Empresa Martinelli, desde donde partirá el cortejo 13:30 hacia cementerio Parque Mar-

MARÍA BELÉN PACHE BRUSSONI — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, el día 15 de setiembre de 2024.- Amelia Miller, Valeria Urioste, Maria Noel Lagomarsino, Esther María Morixe, Yolanda Pinto, Paola Ricaldoni, Silvia Stajano, María Isabel Llovet, Alicia Bajac, María Teresa Solsona, Inés Svetogorsky, Gloria Sapelli, Patricia Bruce, María Carrère, María de la Paz Arocena, Analía Reyes, María Elena Blanco, Ana Inés Olaso, María Rosa Mañé y Elena Stanham acompañan a su amiga Adriana y a toda su familia en este doloroso momento. Velatorio el dia de mañana en Empresa Martinelli de 11:00 a 13:30 horas y su sepelio en cementerio Parque Martinelli

BRAULIO JULIO PERAZZA BOMPARDO — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, el día 14 de setiembre de 2024.- Sus amigos del Club Rotary Capurro que lo recuerdan con mucho cariño y desean saludar a su hijo Ruben, actual presidente del Club y a su familia, participan con profundo dolor dicho fallecimiento y su sepelio efectuado ayer en el cementerio Los Fresnos de Carrasco. Empresa Francisco Gonzalez, fundada en 1892. UNA EMPRESA PREVISIÓN. Avda. Gral. Flores Nº 2392 - Tel. 2203 48 56° Fax. 22033580

JUAN ALBERTO STRANEO RUIZ — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, el día 15 de setiembre de 2024.— Sus hijos y demás deudos participan a las personas día de hoy de 08:30 a 09:00 horas en Ariel 4741, sala 3. Sepelio en Cementerio del Norte. Empresa Luis Moro. Una empresa PREVISIÓN. Ariel 4737 - Teléfono: 2359.30.90°

HÉCTOR TORRES MORATORIO — (Q.E.P.D.) — Falleció el día 14 de setiembre de 2024.— La Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU), participa con profundo pesar el fallecimiento de quien dedicó muchos años de servicio a su institución. Sepelio ya efectuado. COMISIÓN DIRECTIVA Ga-briele Gambaro, Presidente; Carlos Querol, Secretario.

HÉCTOR TORRES MORATORIO — (Q.E.P.D.) — Falleció el día 14 de setiembre de 2024.— La Comisión Administrativa del Poder Legislativo, miembros, jerarcas y funcionarios, participan con profundo pesar, el fallecimiento del Sr. Héctor Torres Moratorio, padre del funcionario de esta Comisión, Sr. Leonardo Torres. Firmado: Presidente, Beatriz Argimón; Secretario, Fernando Perdomo; Prosecretarios, Julio Lara y Alejandro Rodríguez. Velatorio y sepelio ya efectuados

#### **NORMA BAZZANO MELO**

- (Q.E.P.D.) - Falleció el día 15 de setiembre de 2024.— LANDER Abogados - Escribanos - Contadores acompaña a su querida colega y amiga Cristina Valiño y su familia en este difícil momento, deseándoles que no sepan más de dolor ante el fallecimiento de su amada madre y abuela Norma.

RAUL CABRERA CA-SELLA — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, el día 13 de setiembre de 2024.- La Asociación General de Autores del Uruguay " A.G.A.D.U ", participa el fallecimiento de su asociado y su sepelio efectuado en el Cementerio del Norte. Alexis Buenseñor, Presidente: Diego Drexler, Secretario. Empresa Rogelio Martinelli S.A. Teléfono: 2908

# ESTANISLAVA MAR-ZEC CIEGELSCIEKA

(Q.E.P.D.) - Falleció en la Paz del Señor, el día 14 de setiembre de 2024.- Su hija: Beatriz Laureano; su hijo politico: Antonio Berberian participan con gran dolor su fallecimiento y su sepelio ya efectuado. Empresa Rogelio Martinelli S.A. Teléfono: 2908 77 21.

JORGE HUGO MESA BORSANI — (Q.E.P.D.) Falleció en la Paz del Señor, el día 15 de setiembre de 2024.— Sus hijos: Rosana y Javier Mesa; sus nietos, yerno, nuera y hermanos, y demás familiares y amigos, participan con profundo dolor dicho fallecimiento y su sepelio ya efectuado en el cementerio Parque del Recuerdo, Ruta 5. Empresa Francisco Gonzalez, fundada en 1892. UNA EMPRESA PREVISIÓN. Avda. Gral. Flores Nº 2392

- Tel. 2203 48 56° Fax.

## MARCELO JAVIER MONTENELLI ABREU

 (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Señor, el día 15 de setiembre de 2024.- Sus hermanos y demás familiares y amigos, participan con profundo dolor dicho fallecimiento e invitan a sus relaciones para el acto del sepelio que se efectuará hoy a las 12:00 hs. En el Cementerio Parque del Recuerdo, Ruta 5. El cortejo parte de Avda. Gral. Flores 2384. Empresa Francisco Gonzalez, fundada en 1892. UNA EMPRESA PREVISIÓN. Avda. Gral. Flores Nº 2392 - Tel. 2203 48 56° Fax.

ROSA PEREIRA SUEI-RO — (Q.E.P.D.) — Falleció en la Paz del Senor, el día 15 de setiembre de 2024. - Su hija, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, y su sepelio ya efectuado en el Cementerio de Fray Marcos, Florida. Empresa Santa Rosa de Fray Marcos. Teléfono: 4311 6058.\*

22033580

GLADYS EULALIA VE-LAZQUEZ GENA

(Q.E.P.D.) - Falleció en la Paz del Señor, el día 15 de setiembre de 2024.- Sus hijos: Jean Paul y Sandra; sus nietos: Nicolás, Martín, Jesica, Lorenzo, Guillermo y Gabriela, sus hermanos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan para el acto de sepelio a efectuarse el día de hoy. Sala velatoria en Canelones 1450 sala 301 desde donde parte el cortejo a la hora 11:30 hacia el Cementerio del Norte. Empresa Rogelio Martinelli S.A. Teléfono: 2908 77 21.

Se reciben avisos todos los días hasta las 22:00 hs. Teléfono 29023333

## SANATORIOS

| mericano             | 2707 5762 | Español              | 2203 5821 |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| anco de Seguros      | 2901 3640 | Española             | 1920      |
| ritánico             | 2487 1020 | Evangélico           | 2487 2562 |
| linicas Dr M. Quinte | la        | Instituto Hanseanian | 0         |
|                      | 2487 1515 | 2                    | 2320 9875 |
| ASMU I               | 2400 1184 | IMPASA               | 2487 1016 |
| ASMU II              | 2487 0421 | Italiano Humberto I  | 2481 9231 |
| ASMU III             | 2487 2125 | Maciel               | 2915 3000 |
| ASMU VI              | 2487 0822 | Médica Uruguaya      | 2487 0525 |
| entral de las FF.AA. | 2487 6666 | Pasteur              | 2508 8131 |
| írculo Católico      | 2410 9261 | Pereira Rosell       | 2708 7741 |
| UDAM                 | 2487 3125 | Policial             | 2506 5805 |
|                      |           |                      |           |

# Porque respetamos su momento, optamos por evitarle pérdidas de tiempo

Hacemos más fácil la publicación de los avisos fúnebres, utilizamos un sistema telefónico que incluye el pago con débito de su tarjeta de crédito en cuotas

# Único Teléfono COLECTIVO

2902 3333

Recepción telefónica: Todos los días de 7 a 22 hs.

Mail:

funebres@elpais.com.uy

Servicio para publicaciones nacionales e internacionales www.elpais.com.uy/funebres

EL PAIS













No aplica para In Memoriam ni se acumula con otras promociones. El nombre del socio debe figurar en la participación fúnebre y sus iniciales en las oraciones y agradecimientos.

#### HORÓSCOPO Por Susana Garbuyo

Arles > Hoy y mañana la Luna en Piscis les aportará una sensibilidad extra. Algo culmina para que, a partir del miércoles, puedan reiniciar con su energía renovada.

Tauro ► Entre hoy y mañana concluirán un asunto importante, aunque no podrán disfrutar del cierre hasta el viernes. Se avecina una semana prometedora.

**Æ Géminis** ► Sus pensamientos están llenos de entusiasmo, y la influencia de Piscis los motiva a tomar decisiones personales importantes. ¡Aprovechen la energía de este signol.

► Cámour ► Finalmente, entre hoy y mañana algo llega a su fin, permitiéndoles reconstruir sus emociones con fuerza y optimismo. ¡Adelante con confianza!

Loo ► Tras un fin de semana cargado de tareas incómodas, el lunes y martes traen un toque mágico. Es momento de cerrar algunos temas y disfrutar del proceso.

Virgo ► La Luna en Piscis, su opuesto, los sensibiliza más de lo habitual. Hoy y mañana tomarán decisiones que han estado posponiendo. ¡Jornada dual!

மீக Libra ▶ Entre hoy y mañana cierran un capítulo importante, y no se arrepentirán. Expresarán sus emociones con más intensidad de lo habitual. ¡Es tiempo de avanzar!

**Æ Escorpio** ► Piscis les plantea situaciones que deben resolver entre hoy y mañana. No dejen pasar esta oportunidad; algo llega a su fin hoy. ¡Actúen con decisión!

Sagitario ► Hoy y mañana tienen la sensibilidad necesaria para cerrar un tema puntual. Desde el miércoles, recibirán el apoyo de los demás. ¡Es momento de actuarl

 Capricornio ► La energía de Piscis los inspira para abordar un tema que llevan mucho tiempo postergando. Entre hoy y mañana, lograrán ponerle fin. ¡Sigan adelante!

Acuarlo > Comienza un nuevo ciclo lunar con la Luna en Piscis, un signo que hoy y mañana los ayudará a cerrar asuntos pendientes. ¡Búsquenlo para recibir apoyo!

 Placis ► Con la Luna en su signo, hoy y mañana estarán llenos de experiencias que marcarán el final de una etapa. Todo el zodiaco los buscará por su colaboración y guia. ¡Brillen!

\*LA ASTRÓLOGA PUEDE CONTACTARSE EN: WWW.SUSASTROS.COM SUSASTROS1@GMAIL.COM 099 620 705 SMS ENVÍE SU SIGNO AL 3883 **CENTRO DE ATENCIÓN** AL LECTOR ALEJANDRA PINASCO

# **2908 0911**





Ecos es una página abierta a las inquietudes de todos los lectores. Los mensales que se envian deben estar acompañados del nombre completo del autor, su dirección y un teléfono o dirección electrónica de contacto. Los coordinadores se reservan el derecho de editar los mensajes que se extiendan más allá de 20 líneas mecanografiadas, los que reiteren un mismo concepto o aquellos que incluyan afirmaciones agraviantes para personas o instituciones.

#### Cosse y los allanamientos nocturnos

Alberto Arias Perdomo | Montevideo

Cosse y su ignorancia sobre nuestra Constitución. Cosse, sorpresivamente, nos espantó tanto, como suele hacerlo normalmente Orsi, cuando logramos entender lo que quiere decirnos.

La candidata a vice, salió de su silencio y afirmó que si los allanamientos nocturnos son aprobados por el voto de la ciudadanía, un gobierno frentista debería analizar no utilizarlos.

El asombro fue máximo. El diputado blanco Rodrigo Blas le contestó con acierto: "Aprobada la habilitación de los allanamientos nocturnos, su aplicación dependerá de un pedido de Fiscalía y la aprobación del juez. En este país el Poder Ejecutivo no toca pito en las decisiones judiciales. Te confunde Venezuela, Caro".

El senador García consideró "gravísima" la declaración de Cosse v expresó: "Lo que plantea es un doble desacato: a la voluntad popular expresada en plebiscito y al Poder Judicial, que si lo ordena debe cumplirse".

Ope Pasquet ante lo insólito de la declaración de Cosse, expresó: "La ingeniera Cosse cree que el gobierno le puede indicar a fiscales y jueces como aplicar la ley. Alguien tiene que explicarle, rápidamente, lo de la separación de poderes".

Constitución de la República Oriental del Uruguay: Artículo 4- La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación. Artículo 77- Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación. Artículo 82- La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución. Los artículos anteriores, mencionados en forma abreviada, sirven para recordar quién es el soberano, por si algún totalitario pretende desconocerlo. ¡No confundir! Uruguay, no es Venezuela ni Cuba. Cosse le está faltando el respeto a los ciudadanos y parece desconocer la división de poderes. ¿Pretende Carolina Cosse presidir nuestro Poder Legislativo?

¡Por favor, que tome rápidamente un curso elemental de Introducción al Derecho!

## **AFAP**

Néstor Lioret | Montevideo

(a) Sr. Director: apelando al espacio que generosamente nos brinda en vuestro diario, me permito darles a mis compatriotas que aportan a las AFAPS una sugerencia, sin importar el color político ni las simpatías futboleras.

Es simple: imprima el último estado de cuenta, calcule cuánto tiempo le llevaría juntar esa cantidad de dinero con su capacidad de ahorro mensual, piense qué bienes y servicios puede comprar con ese monto (incluya ese viaje soñado, cambiar el auto o algún arreglo en la casa). Recuerde que ese monto está a su nombre, es inembargable y es heredable.

En el próximo almuerzo familiar muestre esos números, diga que su voluntad es desheredarlos, que renuncia al monto jubilatorio que le devengaría y que se lo donará íntegro a una consigna sesentista apoyada por el Partido Comunista y sus adláteres. ¡Buen provecho!

#### Peligro en nuestras rutas

Luis Cabrera | Montevideo

| El pasado domingo 8 de setiembre, siendo las 16:00 horas, partí del Este rumbo a Montevideo. Era una hermosa tarde y daba ganas de manejar rumbo a la capital. Pero las ganas se te iban cuando veías la conducta de quienes están a cargo de un vehículo. Adelantamientos incorrectos y maniobras peligrosas que atentan contra los demás y contra ellos mismos.

Allí está explicada la cantidad de accidentes que se suceden en nuestras rutas.

¡Pero el ingreso a Montevideo por la rambla fue aun peor!

Aquí se agregaron las motos y los nuevos monopatines eléctricos también sin empadronar. Estos transitan sin pudor entre los autos o por las veredas realizando malabarismos increíbles y sumamente peligrosos para ellos, los transeúntes y los vehículos en general. Lo destacado del caso es que durante el trayecto no vi ni a la Policía Caminera, Policía de Tránsito, ni ninguna autoridad municipal que ponga coto a tanto desatino. En este estado de cosas lo único que se puede esperar es gran cantidad de accidentes y las consiguientes víctimas.

¿Harán algo las autoridades policiales, municipales, o simplemente se dedicarán a contar los muertos?

## ¡Felicitaciones!

Willian Izzi | Montevideo

Agraria Serena, Premiación Expo Prado 2024.

- UTE v Agraria Serena, presentaron en el Prado a la famosa Hampshire Dawn que viajó tiempo atrás a Buenos Aires, a la Expo Palermo, donde conquistó una cocarda. Pues, nuevamente fue seleccionada en la Expo Prado Uruguay 2024, como Gran

Dianella Rodríguez Alpuín y Directivos de la mencionada Escuela Agraria, junto a los alumnos y cabañeros, recibieron este reconocimiento con emoción y felicidad.

#### Montevideo

Ma. Victoria Pereira Flores Montevideo

Desde hace mucho tiempo siento que vivo en una de las capitales más fantásticas del mundo por varios motivos, pero muy especialmente por nuestra rambla. No obstante, con los años, la ausencia de planificación en relación a su crecimiento la está alterando para mal.

La sociedad de consumo nos está llevando hacia la construcción de cientos de edificios por doquier; el Centro y la Ciudad Vieja se están vaciando, quedando inmuebles habitados por fantasmas y con una historia que, poco a poco, se va perdiendo. Construcciones emblemáticas están siendo abandonadas dado que la ciudad crece hacia afuera.

Por otro lado, circular en Montevideo se ha transformado en un calvario pues el transporte público no es de buena calidad (ni en limpieza, ni en horarios, ni en tamaño), entonces el objetivo es comprarse un auto, acumulándose estos con la flota ya existente; cualquier día van a haber más autos en la ciudad que personas. Asimismo, reconozco que es bastante lógico que la gente, en su mayoría, no desee vivir en el Centro o la Ciudad Vieja pues, entre otras cosas, es más inseguro y los espacios públicos dejan mucho que desear.

Sin duda no es tarea fácil para las autoridades competentes planificar la ciudad y su crecimiento.

audaz inversor inmobiliario se le ocurra reciclar o restaurar los viejos edificios que van quedando y forman parte de nuestro rico patrimonio cultural, antes de que el tiempo los haga desaparecer por completo?

La Escuela Agraria de Montes

Campeona. ¡Felicitaciones!

La Directora del Instituto

¿Será posible que a algún

# SALIDA PUESTA 6:45 18:36 0 17:05 5:54 Artigas Rivera Tacuarembó Paysandú 5 21

EL TIEMPO



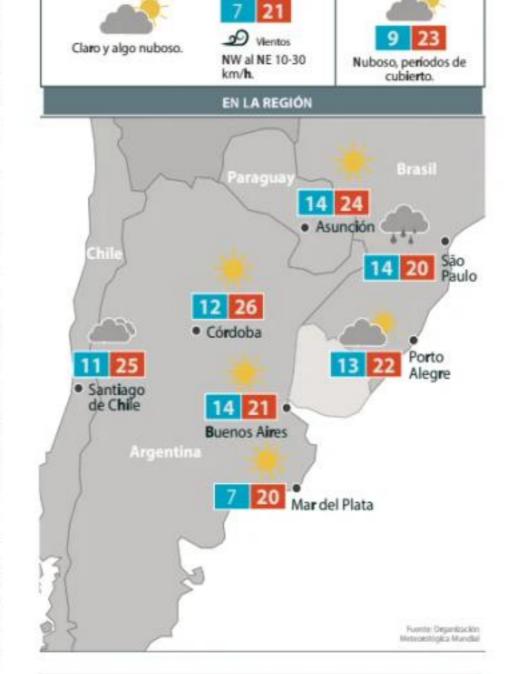



(12320) Por Leonardo Conde, especial para EL PAIS grancondeleonardo@gmail.com

## DE JUEGOS

CRUCIGRAMA SUDOKU

## Nivel: Medio

|   |   | 4 | 3 | 7 |   | 6 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |   |   |   |   |   | 7 | 5 |   |
|   |   |   | 9 |   | 2 |   |   |   |
|   | 3 | 6 |   |   |   | 9 |   |   |
| 2 |   | 4 |   | 1 |   |   | 7 |   |
|   |   | 5 |   |   |   | 2 | 4 |   |
|   |   |   | 8 |   | 6 |   |   |   |
|   | 6 | 7 |   |   |   |   |   | 8 |
|   |   | 9 |   | 4 | 7 | 1 |   |   |

(C) PageFiller - Syndication 2015

|                         |      |     | (C) P | age | Hier | - Syr | ndica | ition | 201 |
|-------------------------|------|-----|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|
| Rellene con cifras      | 11/4 | SOL | UC    | ÓN  | DΕ   | L A   | 11    | RIO   | R   |
| del 1 al 9 los espacios | 4    | 6   | 8     | 5   | 7    | 1     | 2     | 9     | 3   |
| vacíos. Los números     | 7    | 5   | 9     | 4   | 3    | 2     | 1     | 8     | 6   |
|                         | 1    | 3   | 2     | 6   | 9    | 8     | 7     | 4     | 5   |
| no deben repetirse en   | 2    | 7   | 3     | 1   | 8    | 4     | 6     | 5     | 9   |
| ninguno de los nueve    | 9    | 8   | 4     | 7   | 5    | 6     | 3     | 1     | 2   |
| cuadrados, ni en las    | 6    | 1   | 5     | 3   | 2    | 9     | 4     | 7     | 8   |
| 경영 - 이                  | 8    | 9   | 6     | 2   | 4    | 7     | 5     | 3     | 1   |
| horizontales ni en las  | 3    | 2   | 7     | 9   | 1    | 5     | 8     | 6     | 4   |
| verticales.             | 5    | 4   | 1     | 8   | 6    | 3     | 9     | 2     | 7   |

## Lunes humilde

Tradicional, pequeño, casi hasta tímido, podríamos decir.

HORIZONTALES ▶3) Famosa revista satírica inglesa, publicada desde 1841 hasta 1992, con una edición especial única, en el 2002. 8) Sitio donde se trilla la mies. 10) Pequeño simio de la América tropical. Enrojecimiento del rostro provocado por la vergüenza. 13) Pillo, sinvergüenza, holgazán (el de México es famoso). 14) Iglesia catedral. 15) Primera palabra del himno argentino. 16) Actinio. 17) Condimento para los panchos. 21) Negación. 22) Expresión cortés al encontrarse con alguien. 24) Cloto, Láquesis y Átropos, las tres. 26) Textualmente. 27) Un tercio de vara, o de yarda. 28) Repartir los naipes para jugar. 30) Escaso, insuficiente.

32) Cortinal o herrenal, 35) Ad-

vertir, comunicar algo próxi-

mo. 37) Locos, dementes. 39) País gobernado desde Jartum. 41) Hornillo portátil, primus. 42) Rey fundador de Troya, 43) Instalación donde se exponen con fines comerciales los productos de una determinada industria. 46) Desaliñado, sucio, de modales groseros. 47) La clase de mujer que no se debe codiciar, 48) El Chino Rochet, por nombrar al que nos salvó en Venezuela. 49) Cuerpos celestes.

VERTICALES ▶ 1) Los perdedores, en la batalla de Maratón. 2) Punta de tierra, como Polonio o Hatteras. 3) Famoso licor de anís francés, el más antiguo. 4) Cada una de las figuras que forman parte de una falla valenciana. 5) Pan grande que pesa más de dos

libras. 6) Capital escandinava 11) Ajustar el sonido de un pia-(la de nombre cortito). 7) Válno u otro instrumento, 17) vulas electrónicas de dos elec-Membrana que cubre las cavidades del cuerpo en contacto trodos, que solo dejan pasar con el exterior. 18) Adormecila corriente en un sentido. 9) miento, somnolencia. 19) Re-Antiguas máguinas para hilar.

cado de montar más lujoso que el común. 20) Se quemaban. 23) Vulgarmente, alimento graso, como la manteca, los aceites, etc. 25) Anunciar los números sorteados en una lotería. 29) Alefato semicursivo usado en textos sefardíes. 31) Fatigar. 33) Mentiras, embustes, trampas. 34) Relativo a los huesos. 36) Común o conjunto de la gente popular. 38) Ciudad de Turquía, donde se hallaba el Templo de Diana. 40) Cerveza ligera inglesa. 44) Palabrota. 45) Indígena de Tierra de Fuego.

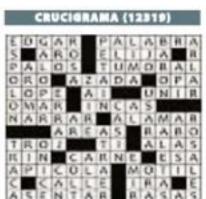

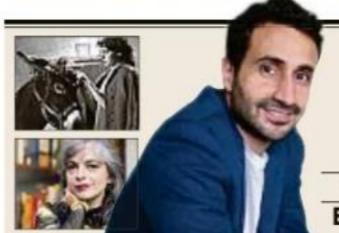

# espectáculos

11 EL PAÍS

LAS CITAS DEL DÍA

Otro campamento secreto / 17.00 / Undermovie. En vacaciones, el mago Daniel K con show infantil. Al azar, Baltazar / 18.00/ Auditorio Nelly Goitiño. Película de Robert Bresson, en el ciclo de Cine Arte. Espectro Enríquez / 18.15 / Charco. La autora argentina Mariana Enríquez en charla; hay música en vivo.

La vida como una casa con las puertas abiertas

Es faro de la autogestión y presenta su disco en el Auditorio Nacional

**BELÉN FOURMENT** 

n la primera canción de su nuevo disco, ese que se inventó en un viaje en carretera en la nevada histórica que azotó en mayo al sur argentino, Mocchi canta: "Mi vida es una casa con la puerta abierta". Aunque sus canciones a veces suenan a grito de guerra, esta es más bien una bandera. O sea: Mocchi es el artista que estaba tocando cuando le avisaron que la grúa estaba a punto de llevarse su camioneta, así que preguntó si alguien del público se animaba a ir, le dio la llave a un voluntario, siguió tocando como si aquello fuera lo más normal del mundo. Es quien hace dos años se fue de su casa sintiendo que nunca más iba a volver, llegó a dar un show en Córdoba, al cuarto tema se largó a llorar y contó que estaba triste, alguien de la platea levantó la mano, le dijo "venite a casa" y él dijo que sí, fue, durmió allí toda una semana.

Es el artista que fue al hogar de una pareja que le pidió ayuda para acompañar un proceso sensible de un hijo trans. El que un día se quedó varado cerca del Palacio Legislativo, mandó un mensaje al grupo de WhatsApp que comparte con unos 400 seguidores, preguntó si alguien estaba cerca como para ir a buscarlo y terminó asistido por uno de esos seguidores, el senador Oscar Andrade. Es el que el miércoles llenó una Sala Camacuá con un público fiel que se acercó sin saber bien a qué iba, para escuchar en exclusiva este álbum, El frío que nos convoca, que nadie estaba esperando y que entra en su gente como entra la esperanza.

"Mi vida es una casa con la puerta abierta", dice Mocchi, nacido en 1990, cantor rebelde, varón trans, héroe de la autogestión.

Lo supo desde aquel día en que abrió el concierto de Paul McCartney en el Estadio Centenario, en 2014, y sintió que un poco le cambiaba la vida. La cosecha fue amplia: ganó plata con la que se compró equipos, lidió por primera vez con una

exposición feroz que puso a Telonear a McCartney le un montón de hizo un clic; hoy llena las personas a preguntar por salas de la región con un su identidad, su sexualidad, proyecto independiente. su cuerpo; y

entendió que lo suyo no era cantar para multitudes ni teléfonos

Mocchi dice que reconoce todas las caras. El miércoles, en la preescucha en la Camacuá, una criatura pidió el micrófono y, desde la primera fila, le preguntó si la recordaba. Mocchi entrecerró los ojos, como quien hace gesto el esfuerzo de escarbar en la memoria, y evocó aquella vez que habían compartido escenario en una Sala del Museo.

Al día siguiente, mientras el sol de Montevideo cubría la mesa de madera y el paquete de tabaco y el agua y los discos en un bar del Centro, Mocchi dijo: "Siento que lo que tengo para compartir es todo lo que soy. Y todas las cosas, yendo a lo concreto y lo material, todo lo que tengo lo hice tocando. Todo es gracias a la gente que paga una entrada, entonces lo menos que puedo hacer es abrirlo, compartirlo. Y comparto todo: mi casa, lo que soy. La obra es un canal para conectarme con la gente y hacer amigos. Y creo que por el espíritu de las canciones, la gente que se acerca a las canciones, es gente buena. Si viniste a verme, si viajaste 2.000 kilómetros para estar en un toque, yo te tengo que dar todo, porque vos me estás dando un montón".

Mocchi, que ha tocado para solo dos personas y en livings de rincones remotos, y que también ha agotado entradas en Sala del Museo y El Galpón y más de una vez en el Solís, ahora va por su mayor desafío. El próximo lunes se presentará en el Auditorio Nacional del Sodre, para 1.800 personas, y al día de esta nota apenas quedaban 200 localidades en Tickantel. Eso, esa conquista, no obedece a ninguna lógica de mercado: su camino es independiente, autogestivo, por fuera de discográficas, de representantes y de estrategias de marketing.

El mundo Mocchi se rige por lo impredecible. El año pasado se olvidó de que salía su disco La certeza del dolor (caminaba por Buenos Aires y planeaba dormir; cuando una amiga se lo recordó, tuvo que confesarse en Instagram para develar que había música nueva). Alguna vez Altafonte, la agregadora que se encarga de trasladar sus canciones a las plataformas, le confesó: "No entendemos mucho. De repente no tenés contenido y ahora nos estás diciendo que tenés un disco y que va a estar pronto en un mes, pero que todavía no lo grabaste. ¿Cómo hacemos para seguirte?".

"Un poco trabajar conmigo es eso, una rima que no es la que esperás", dijo en un momento de su charla con El País. Minutos antes, le había seña-



# Prestigiosa directora griega con un repertorio exigente

# Mañana con la Banda Sinfónica, Zoe Zeniodi, conocida como Sra. Dinamita

**NICOLÁS LAUBER** 

orquesta Zoe Zeniodi, lo empezó el año en Avignon, de allí fue a Valladolid, una parada por su casa en Atenas, y a Los Ángeles, Buenos Aires, otra vez Los Ángeles, Chipre, una estadía de dos meses en Sydney para dirigir Cossi fan tutte en la Ópera de Australia. De allí a Porto Alegre, y ahora por primera vez, Uruguay Zeniodi hace honor a su apodo, Ms. Dynamite (Señora Dinamita), que siente como un gran elogio.

reconocida directora de

La griega, uno de los nombres más importantes en la dirección de orquesta actual, llega para dirigir a la Banda Sinfónica de Montevideo en un concierto que, reconoce, es bastante complejo: Circus Máximus que tendrá su función este martes en el Teatro Solís y tiene entradas en venta por Tickantel.

El programa incluye un estreno mundial -Todos solos de la uruguaya Sofía Scheps— y un estreno local, Circus Máximus de John Corigliano. "Van bien juntas porque es para la misma distribución de músicos, pero son maneras totalmente diferentes de percibir el sonido y qué quiere decir", comenta Zeniodi en perfecto español.

"En Sofía, el sonido es más lineal y delgado, lo que le permite que entren instrumentos para crear armonía y efectos. Y Sofía usa esta obra para hacer una declaración sobre las mujeres. La obra se llama Todos solos, y ella eligió los solos de música clásica favoritos de los mú-

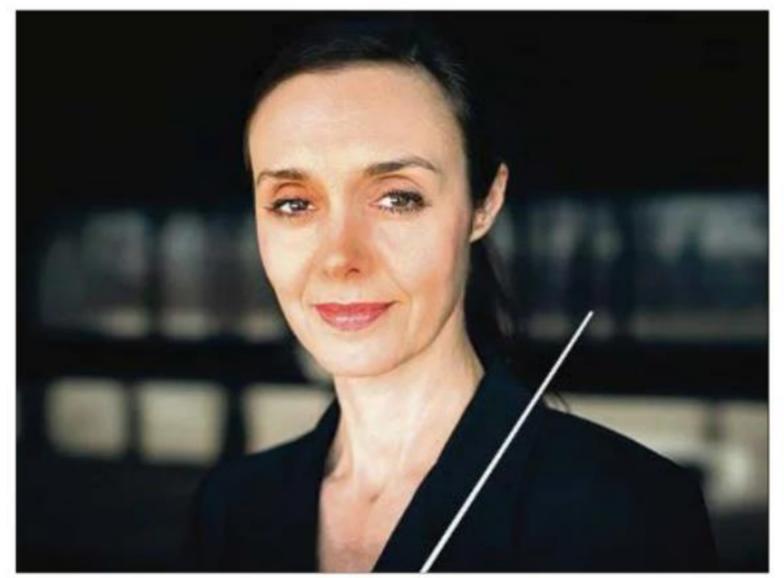

ARTISTA. Zoe Zeniodi presenta un programa que incluye un estreno mundial y otros nacional.

sicos, y algunos son para que concentración", comenta la di- xicano, y por 10 años estuve en interpreten mujeres. Así, está haciendo una declaración sobre las mujeres en las orquestas,. Por muchos años no teníamos suficientes mujeres y ella lo pone en relieve", comenta.

Circus Maximus, "es una cosa fenomenal: una adrenalina que empieza con un 'bang', te tiene 35 minutos como en un viaje psicodélico y termina con otro 'bang", resume Zeniodi.

"Corigliano es excepcional, y esta obra necesita de mucha

rectora de orquesta. "Hay muchas personas que le tienen miedo a Corigliano por la manera en la que escribe, y es difícil, pero es fenomenal", agrega. —¿Cuándo aprendió a hablar tan bien el español?

—Hablo español por la vida. Viví por cinco años en Londres con músicos venezolanos, y los estuve escuchando hablar e iba entendiendo lo que decían. Después en Salzburgo viví dos años con un argentino y un me-

Miami, y si ahí no hablás español, no podés pedirte ni una pizza. Es un idioma que siento como si fuera materno.

-¿Por qué Ms. Dynamite? —Por una crítica que me hicie-

ron hace unos años en Colombia. Un crítico escribió, elogiándome, que me deberían llamar Ms. Dynamite por la interpretación que hice. Es que hay mucha energía en mi personalidad y mucha pasión y concentración. Todos usan ese apodo

conmigo, pero ya tendrían que ponerme otro nombre, porque pasaron algunos años.

#### —¿Y vive con esa intensidad todo el tiempo?

—No. Hay muchas partes de mí que son muy tranquilas, pero así es la cosa, para poder tener la energía de una dinamita, la otra mitad, la que nadie ve tiene que ser muy concentrada, tranquila e introvertida para poder generar ese balance. Así balanceo mi vida y también mi trabajo. Todas las cosas que hago, especialmente en esta época que viajo mucho, estoy presente y concentrada en eso.

#### —¿Cómo se convirtió en directora de orquesta?

—Fui a la Universidad de Miami totalmente por error, porque me invitaron para hacer mi doctorado en piano. En esa época ya tenía 30 años, era pianista y me invitaron para ser profesora adjunta. Entré a la universidad y no sabía qué cursos quería tomar, aparte de piano, y buscando veo Dirección de orquesta y me anoté. Además, me pareció algo más fácil que hacer Cálculo. La primera clase tuve a un profesor que era un genio, y cuando hablé con él, como al mes, me dijo: "tú tienes que ser directora de orquesta". Entonces lo mire y le dije "pero no es posible, soy mujer". Esto fue en 2006, y el tipo se enojó y me dijo: "¿por qué estás hablando así?, estás en Estados Unidos, puedes hacer lo que quieres". Así, los siguientes 10 años estuve encerrada levendo y estudiando, y desde entonces no he parado.

# DOS CLÁSICOS FRANCESES EN CINE ARTE **DEL SODRE**

"Al azar, Baltasar" y "La hora del amor" en el Nelly Goitiño

Continúa el ciclo anual de Cine Arte del Sodre dedicado a la historia del cine francés. Hoy, en el Auditorio Nelly Goitiño, se verán Al azar, Baltasar (Robert Bresson, 1966) y La hora del amor (Francois Truffaut, 1968).

Uno de los grandes directores franceses de todos los tiempos, Bresson construyó una influyente carrera con hitos como Un condenado a muerte se escapa y Pickpocket. Otro es Al azar, Baltasar, la desventurada historia de un asno contado con habitual humanismo y austeridad. La canónica lista de las mejores películas que en 2022 presentó el British Film Institute, la ubica en el puesto 25.

Va a las 18.00.

La hora del amor (también conocida como Besos robados) es parte del ciclo Antonie Doinel (intepretado por Jean Pierre Leaud desde Los 400 golpes) de Truffaut, la historia de un muchacho francés. Cada entrega tiene un tono distinto y en este caso es el de comedia romántica con Doinel haciendo de torpe detective privado. Es una de las mejores de la saga de Truffaut, el director surgido en la nouvelle vague francesa de fines de la década de 1950. A las 20.00.

Las entradas, están en Tickantel, a 250 pesos.









# CINE TEATRO/MÚSICA/ARTES

Calificaciones: ★ Mala ★★ Despareja ★★★ Buena ★★★★ Muy buena ★★★★ Excelente

► ALIEN: ROMULUS ★★★★ Dirige el uruguayo Fede Álvarez. Grupocine Ejido: Sub. 21.30. Life Cinemas Tres Cruces: Esp. 22.10. Movie Montevideo: Esp. 22.20. Sub. 19.45. Movie Portones: Esp. 19.35, Sub. 22.30. Movie P. Carretas: 5ab. 19.35. Movie Nuevo Centro: Esp. 19.55, 22.30.

**▶** BEETLEJUICE BEETLEJUICE Secuela de un clásico de los 80. Grupocine Ejido: Esp. 13.00, 15.15, 17.30. Sub.

Grupocine P. Carretas: Esp. 17.20. Sub. 19.40.

22.00. Life Cinemas 21: Sub. 21.20. Life Cinemas Tres Cruces: Esp. 19.30, 21.55. Movie Montevideo: Esp. 15.15, 16.40, 19.00,

20.50. Sub. 21.20. (40) Esp. 17.00, 21.40. Sub. 19.20. Movie Portones: Esp. 15.00, 17.20, 19.40, 22.00. Sub. 21.30. Movie P. Carretas: Esp. 15.00, 17.10. Sub. 19.30,

21.30. Movie Nuevo Centro: Esp. 15.00, 16.50, 19.10.

Opera: Esp. 16.45, 21.15.

► CULPA CERO ★★★ Comedia argentina dirigida y protagonizada por Valeria Bertuccelli. Grupocine Torre: Esp. 21.40. Movie Montevideo: Esp. 19.10. Movie Portones: Esp. 19.30.

▶ DEADPOOL & WOLVERINE ★★★ Comedia de acción.

Grupocine Torre: Esp. 16.20, 19.00. Sub. 22.20. Grupocine P. Carretas: Esp. 21.30. Life Cinemas Tres Cruces: Esp. 16.30, 19.15. Movie Montevideo: Esp. 16.35, 21.10. Sub.

Movie Portones: Esp. 21.50. (40) Esp. 21.20. Movie P. Carretas: 5ub. 21.40. Movie Nuevo Centro: Esp. 19.40. (3D) Esp. 16.40.

Opera: (30) Esp. 19.00.

► EL DIVINO ZAMORA Documental sobre arquero famoso. Life Cinemas 21: Sub. 16.50, 21.00.

**EL ÚLTIMO PUB** Drama británico de Ken Loach. Cinemateca: 16.50. Life Cinemas 21: Sub. 19.00.

► GARFIELD: FUERA DE CASA Animación. Movie Montevideo: Esp. 17.20.

▶ GIGANTES: UNA AVENTURA **EXTRAORDINARIA** 

Animación. Life Cinemas Tres Cruces: Esp. 17.15. Movie Montevideo: Esp. 17.05. Movie Portones: Esp. 15.00.

► INTENSAMENTE 2 Animación.

Grupocine Torre: Esp. 12.20, 14.20. Grupocine P. Carretas: Esp. 13.00. Movie Montevideo: Esp. 16.45. Movie Portones: Esp. 16.35. Movie Nuevo Centro: Esp. 15.00. Opera: (30) Esp. 15.15.

► ITZIA, TANGO & CACAO ★★★ Drama colombiano con Flora Martinez y Gerardo Romano. Life Cinemas 21: Esp. 21.15.

► LA HUELLA DE LAS PALABRAS Documental uruguayo de Luis Pérez >SUJO

Life Cinemas 21: Esp. 17.15.

► LA PRÁCTICA

Comedia argentina de Martin Rejt-

Cinemateca: 21.30.

► LA TRAMPA ★★ Suspenso de Night M. Shyamalan. Movie Montevideo: 5ab 22.00.

► LA VIUDA DE CLICQUOT Drama sobre la gran dama del cham-

Life Cinemas 21: Sub. 19.15.

► LONGLEGS: COLECCIONISTA DE ALMAS \*\*\*

Suspenso con Nicolas Cage. Grupocine Ejido: Sub. 20.15. Movie Montevideo: Esp. 18.55. Sub. 22.30. Movie Portones: Esp. 22.20. Movie P. Carretas: Sub. 22.10. Movie Nuevo Centro: Esp. 22.10.

► MALA REPUTACIÓN

Documental uruguayo sobre trabajadora sexual. Cinemateca: 21.35.

► MI AMIGO EL PINGÜINO Comedia familiar. Life Cinemas Tres Cruces: Esp. 17.30. Movie Montevideo: Esp. 15.05, 16.25, 18.45.

Sub. 21.00. Movie Portones: Esp. 15.45, 18.00, 20.15. Movie P. Carretas: Esp. 17.30, 19.45.

► MI VILLANO FAVORITO 4 ★ ★ ★

Animación. Grupocine Torre: Esp. 13.00, 15.00. Grupocine P. Carretas: Esp. 15.10. Movie Montevideo: Esp. 15.10, 17.55. Movie Portones: Eg. 15.15, 17.25. Movie P. Carretas: Esp. 15.20, 17.25. Movie Nuevo Centro: Esp. 17.30.

NO HABLES CON EXTRAÑOS Thriller con James McAvoy. Grupocine Ejido: Sub. 22.30. Grupocine P. Carretas: Sub. 20.15, 22.30. Life Cinemas Tres Cruces: Esp. 20.00, 22.20. Movie Montevideo: Esp. 20.05, Sub. 22, 10. Movie Portones: Esp. 22.10. Movie P. Carretas: Sub. 22.00. Movie Nuevo Centro: Esp. 22.20.

▶ PARPADEA DOS VECES SI ESTOY **EN PELIGRO** 

Policial de suspenso con Channing Ta-Movie Montevideo: Esp. 21.30.

► ROMPER EL CÍRCULO

Drama sobre novela de Colleen Hoo-Grupocine Torre: Sub. 17.00, 19.40.

Life Cinemas Tres Cruces: Esp. 21.45.

Movie Montevideo: Esp. 16.35. Sub. 19.25,

Movie Portones: Esp. 16.45, Sub. 18.55, 21.40. Movie P. Carretas: Esp. 16.10. Sub. 18.55, 21.50. Movie Nuevo Centro: Esp. 17.00, 19.20, 21.50.

Drama mexicano premiado en Sundance.

►TIPOS DE GENTILEZA ★★★ Comedia extraña de Yorgos Lanthimos y Emma Stone.

TRANSFORMERS UNO

Cinemateca: 18.00.

Cinemateca: 20:30.

Animación.

Grupocine Ejido: Esp. 12.30, 14.45, 17.00, 19.15. (30) Esp. 13.30, 15.45, 18.00.

Grupocine P. Carretas: Esp. 12.30, 14.45, 17.00, 19.15. (30) Esp. 13.30, 15.45, 18.00. Life Cinemas 21: Esp. 16.30, 18.45.

Life Cinemas Tres Cruces: Esp. 17.45. (30) Movie Montevideo: Esp. 15.30, 18.10, 19.30.

(3D) Esp. 15.00, 17.10. Movie Portones: Esp. 15.20, 16.50, 19.10.(3D) Esp. 17.40, 20.00. (4D) Esp. 16.40, 19.00.

Movie P. Carretas: Esp. 15.15, 16.50, 19.10. Movie Nuevo Centro: Esp. 15.10, 19.30.(3D) Esp. 17.10.

Ópera: (30) Esp. 14.30, 17.15, 19.00, 21.50.

**OTROS CINES** 

Cine Arte del Sodre: Ciclo "Una cierta historia del cine francés 1930-1969". Al azar, Baltazar: 18.00. La hora del amor: 20.00.

Cinemateca: Ven y mira: 18.00. La casa:

# **INTERIOR Y BALNEARIOS**

Cines del Este: Atlántico Shopping: No hables con extraños: Esp. 21.50. Transformers Uno: Esp. 19.30. (30) Esp. 17.10. Mi amigo el pingüino: Esp. 17.00. Beetlejuice Beetlejuice: Esp. 16.50, 19.10. Sub. 21.30. (4D) Esp. 16.50, 19.10. Sub. 21.30. Longlegs: coleccionista de almas: Esp. 22.00. Alien: Romulus: Esp. 19.20. Romper el círculo: Esp. 21.40. Deadpool & Wolverine: Esp. 19.00. Mi villano favorito 4: Esp.

► Grupocine Las Piedras: Alien: Romulus: Esp. 19.00. Beetlejuice Beetlejuice: Esp. 13.00, 15.20, 17.40, 19.40, 22.00. Deadpool & Wolverine: (30) Esp. 17.10, 21.45. Intensamente 2: (3D) Esp. 12.40, 15.00. Longlegs: coleccionista de almas: Esp. 22.30. Mi villano favorito 4: (30) Esp. 12.20, 14.20. No hables con extraños: Esp. 20.00, 22.15. Romper el circulo: Esp. 16.20, 21.30. Transformers Uno: Esp. 13.30, 15.45, 18.00, 20.15. (3D) Esp. 12.30, 14.40, 17.00, 19.15.

► Grupocine Punta del Este: Beetlejuice Beetlejuice: Sub. 20.00, 22.20. Deadpool & Wolverine: Esp. 17.30. Intensamente 2: Esp.

13.30. Mi villano favorito 4: Esp. 15.30. No hables con extraños: Sub. 21.30. Transformes Uno: Esp. 12.30, 14.45, 19.15. (3D) Esp. 17.00.

Grupocine Siñeriz Shopping Rivera: Beetlejuice Beetlejuice: Dob. Esp. 17.20, 19.40. Dob. Port. 22.00. Deadpool & Wolverine: (3D) Dob. Esp. 16.30. Intensamente 2: (3D) Dob. Esp. 13.00, 15.10. Mi villano favorito 4: (3D) Dob. Esp. 12.30, 14.30. No hables con extraños: Dob. Esp. 19.10, 22.30. Romper el círculo: Dob. Esp. 21.30. Transformers Uno: (30) Dob. Esp. 13.30,

► Life Cinemas Costa Urbana: Gigantes: una aventura extraordinaria: Esp. 17.15. Beetlejuice Beetlejuice: Esp. 19.40, 21.45. Alien: Romulus: Esp. 22.00. Deadpool & Wolverine: Esp. 16.10. (30) Esp. 19.00. Mi villano favorito 4: Esp. 17.05. Transformers Uno: Esp. 17.35. (30) Esp. 19.10. Romper el círculo: Esp. 21.30. No hables con extraños: Esp. 19.55, 22.20.

15.45, 18.00, 20.15.

Life Cinemas Punta Shopping: Transformers Uno: (40) Esp. 17.00, 19.15, 21.30. Gigantes: Una aventura extraordinaria: Esp. 17.45. Beetlejuice Beetlejuice: Esp. 19.45, 22.00. Mi villano favorito 4: VIP. Esp. 16.45. Romper el círculo: Esp. 16.50, 19.00. No hables con extranos: Esp. 19.30. Sub. 21.45. Deadpool & Wolverine: (30) Esp. 21.50.

#### TEATRO

►ESPÍA A UNA MUJER QUE SE MATA. Dirección: Fernando Amaral. La Cretina., Soriano 1236, A las 20.30, \$600

#### TEATRO INFANTIL

► DANIEL K: OTRO CAMPAMENTO SE-CRETO. Show de magia. Sala Undermovie. Montevideo Shopping. A las 17.00. \$590.

►EL CAZADOR DE HADAS. La historia de un hada madrina que cae en una trampa. Teatro de la Candela. Ellauri 308. A las 18.00, \$550.

►EL MUNDO DEL REVÉS. Dirección: Liliana Enciso. Carrasco Lawn Tennis. Eduardo J. Couture 6401. Alas 16.00. \$500.

## MÚSICA

►EL MINGUS. San Salvador 1952. A las 21:00. Noche Flamenca. Desde \$400.

# MUESTRAS

CENTRO DE FOTOGRAFÍA DE MON-TEVIDEO. Fotogalería Ciudad Vieja: Herencia vegetal. Fotogalería EAC: Semillas de Resistencia. Fotogalería Parque Batlle: La milonga es hija del candombe así como el tango es hijo de la milonga. Fotogalería Parque Rodó: La ciudad y el tiempo. Algunos cambios arquitectónicos y urbanísticos en Montevideo durante el siglo XX. Fotogalería Prado: SED. Fotogalería Goes: Fueguitos en la oscuridad.

Fotogalería Unión: Clemente investiga. Fotogaleria Plaza Cagancha: Sport Friendly: ¡la cancha de la diversidad! Fotogalerías: Todo el día. Sede: La falsa calma, varios. Semillas de Resistencia, de Pablo Albarenga. 18 de Julio 885. Lun. a viernes de 10 a 19.30, sáb. de 9.30 a 14.30; gratis.

► MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ATCHUGARRY, Ruta 104, Km 4,5; Manantiales. Mujeres artistas, varias. Viaje a los orígenes, de Raffaele Rossi (IT). De lunes a domingos de 12 a 20. Gratis.

► MUSEO GURVICH, Sarandi 522. Colección Mariano Arana Sánchez. Lunes, a viernes de 10a 18. sábados de 11 a 15. S 220; martes gratis p/residentes en Uru-

► MUSEO NACIONAL DE ARTES VISUA-LES. T. Giribaldi y J. Herrera y Reissig. Forma Curva Color, de Rubens Fernández. Joaquín Torres García: El universo como reto: Josep Collell. Pintor, ceramista, maestro, Nuevas adquisiciones 2020-2024. Colección MNAV. VI-DAS, de Mónica Packer (inaugura el 4/9). De martes a domingos de 13 a 20, gratis.

► ATRIO DE LA INTENDENCIA. 18 de Julio 1360. Montevideo, mi lugar. Voces y miradas diversas, de Aquelarre Escuela de Fotografía. Lunes a viernes de 8 a 16, gratis. Hasta el 11 de setiembre.

► ARCHIVO NACIONAL DE LA IMAGEN YLAPALABRA. Sarandi 450, 4 Estrellas: Cuando el fútbol uruguayo fue mundial. Lunes a viernes de 11 a 17.

CABILDO DE MONTEVIDEO. Juan Carlos Gómez 1362. El museo del viento. con curaduría de Marco Tortarolo. Viajeros, marinos y migrantes de Agustina Villar. Lunes a viernes de 12 a 17.45; sábados y feriados lab. de 11 a 17, gratis.

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA. Rincón 629. Somos bosque de CeciRo. Derecho de vida, desde el 25 de junio. Lun. a vier. de 11 a 19, sáb. de 11 a 17. Gratis.

► CENTRO DE EXPOSICIONES SUBTE. Plaza Fabini (del Entrevero). Guillemo Amato, El vacío espléndido. Sebsastián Lambert, La llegada de Firmina. Abierto de lunes a sábados de 12 a 19;

► CLUB DE PARÍS. San José 876. Arte erótico. Martes a viernes de 16 a 18, sábados de 18 a 22. Gratis.

DIANA SARAVIA GALLERY ART. Carlos Quijano 1288. Varias obras. Lunes a viernes de 10 a 18, sáb. de 10 a 14.

**▶**ESPACIO CULTURAL EDIFICIO ARTI-GAS. Rincón 487, Ciudad Vieja Manuel Pailós, el espíritu surrealista en el Ta-Iler Torres García. Lunes a viernes de 12 a 17, gratis.

► ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.

Arenal Grande 1930. Imaginar futuros con gestos silenciosos, varios artistas. ECOS: La fuerza de los fragmentos, Francesco Bartoli (IT), Miércoles a sáb. de 13 a 19, domingos de 11 a 17. Gratis.

FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA. Edificio Fundación BROU; Zabala 1520 y Cemito. 25° Salón de Artes Plásticas de Funcionarios y exfuncionarios del Banco República y 9° Salón de Artes Plásticas Conglomerado BROU. Lunes a viernes de 13 a 18. Gratis.

FUNDACIÓN DODECÁ. San Nicolás 1306. Lunes a sábados de 15 a 21.

► ATRIO DE LA INTENDENCIA. 18 de Julio 1360. Montevideo, mi lugar. Voces y miradas diversas, de Aquelarre Escuela de Fotografía. Lunes a viernes de 8 a 16, gratis. Hasta el 11 de setiembre.

MUSEO BLANES. Av. Millán 4015. Ellas. Mujeres de la Escuela del Sur, varias artistas. Martes a dom., de 12 a 18. Gratis.

► MUSEO DE ARTES DECORATIVAS PA-LACIO TARANCO. 25 de Mayo 376. Colección de pintura y escultura. Lunes a viernes 12:30 a 17:30.

► MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO E INDÍGENA. 25 de Mayo 279. José Gómez Rifas, Arqueología de un suelo. Lunes a sábados de 10.30 a 18.00.

► MUSEO DE LAS MIGRACIONES. Bartolomé Mitre 1550. Basilicate. Lunes a viernes de 10 a 18, sáb. de 10 a 16. Gratis.

► MUSEO FIGARI. J. Carlos Gómez 1427. Las etapas pictóricas de Figari. Mar. a vier. de 13 a 18, sáb. de 10 a 14. Gratis para

► MUSEO DE HISTORIA DEL ARTE. Ejido 1326 (Intendencia). Rosana Greciety Nacho Seimanas. Lunes a sábado de 12.30 a 18.00, Gratis.

residentes; no residentes: \$ 200.

► MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, Zabala 1469. El mantel como bandera. Miér-

► MUSEO ZORRILLA. Juan Zorrilla de San Martin 96. IACCA Paisajes de Carbono, de Mathís Escotto Gadea. Inaugura el 27 de junio. Lunes a viernes de 14 a 19, sábados de 11 a 16. Gratis.

► EL GALPÓN. 18 de Julio 1618. Strauss / Ibarra, de Ana Straussy Marcos Ibarra. Lunes a viernes de 10 a 19, sábados de 18 a 21, dom. de 17 a 19. Gratis.

►MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. Rincón 575. Mariana Felcman, El agua anónima de todos mis secretos Lunes a viernes de 9.15 a 16.00 Gratis

MUSEO TORRES GARCÍA. Peatonal Sarandi 683. Joaquín Torres García, Clásico, moderno, universal. Mar. a vier. de 13 a 18, sáb. de 10 a 14. Gratis para residentes; no residentes: \$ 200,

# PROGRAMACIÓN

cioso. Temporada 1. 10 Así es tu día. Astrología con V. Lavalle 07.00 4Teledía primera hora. Noticiero. 10 Informativo Carve 850. Noticias.

mañana, Noticias VTV Monte Carlo Noticias. Noticias.

12 Telemundo de

06.30 4 Bien con Lourdes.

Con Lourdes Ferro.

5 Patrimonio silen-

07.30 5 Agroinforme. Noticias del campo. 08.00 48AM. Magazine con VIviana Aguerre.

> 10 Arriba gente. Noticias y entrevistas con Lorena Bomio. 12 Desayunos informales 1º mañana.

5 Canal 5 noticias.

Información, conduce Nicolás Batalla. 08.30 VTV Todo Uruguay.





Canal 10 21.15 La Voz Uruguay Última noche de knock out en La Voz Uruguay en la que Valeria Lynch y Agustín Casanova terminan de definir sus equipos. Condu-

ce Noelia Etcheverry.

Turismo, repetición.

09.00 5 Modo país. VTV Día a día, Rep. 09.30 4 Bien con Lourdes.

Astrología 10.00 4 Vamo arriba. Magazine, cocina y más. 12 Desayunos Informales 2º mañana.

Magazine matutino 10.30 10 La mañana en casa. Con Colo Gianarelli, Eliana Dide y Petru Valensky.

VTV Free time. Rep. 11.00 5 Basta de chácha-VTV Transporte al día. Programa oficial de la Cámara del

Transporte. 12.00 5 Canal 5 Noticias. Noticiero. 12 La receta. Cocina con Cata de Palleja. VTV Valor agregado.

12.30 4 Teledía. Noticiero

10 Subrayado mediodía. Noticiero 12 Telemundo mediodía. Noticiero 13.00 5 Basta de chácha-

VTV VTV Noticias -Edición Mediodía. 14.00 5yVTV Buscadores.

con Sergio Gorzy. 14.30 12 Esta boca es mía. Talk show, conduce Victoria Rodríguez.

Noticias y debates

14.45 4 Algo contigo. Farándula local con Luis Alberto Carballo. 15.00 10 Así es tu día.

15.30 10 Sangre azul. Serie. 16.00 5 El living. 12 La suerte de Loli. Telenovela. VTV Perspectiva nacional.

16.30 VTV Todo Uruguay. 17.00 4 Bien con Lourdes. Astrologia

12 Caminos cruzados. Telenovela. VTV Día a día.

10 El mensalista. Serie policial 17.45 4 Los 8 escalones de los 3 millones. En-

Guido Kaczka. 18.00 10 Subrayado Tarde. Noticias con María Noel Marrone.

tretenimiento con

12 Propuesta indecente. 18.30 VTV VTV Noticias -

Edición central. 18.55 4 Telenoche. Con Jaime Clara y equipo. 5 Canal 5 Noticias. Con Leonardo Luzzi. 10 Subrayado, Con Carolina García. 12 Telemundo, edición central. Con

Aldo Silva y más. 20.00 VTV La noche del Pela. Late night

show con Nelson Burgos.

20.30 5 La entrevista. 21.00 5 Historias propias. 12 A todo o nada.

Un programa para jugar y competir por grandes premios en diferentes desafios espectaculares. Conduce Coco Echagüe y

lo asiste La Diega. VTV Knock out. 21.15 4Ahora Caigo. Entretenimiento con el

> Gran Gustaf 10 La Voz Uruguay. Programa de talentos con Noelia Etcheverry y un equipo de coaches compuesto por Valeria Lynch, Agustín Casanova, Ruben Rada

v Luana Persincula. 22.00 5 Músicos de turno en la vieja farmacia Solis.

VTV Motores al límite.

Deportes. 22.30 5 Historias propias. 12 Tierra de deseos. Telenovela brasileña.

22.45 4Escape perfecto. Entretenimientos, conduce Ivan de Pine-

10 Fugitiva. Telenovela turca. 23.00 5El living. Rep. VTV Retrato hablado.

Entrevistas. 23.30 12 Chicago PD. Serie 10 Survivor. Reality de supervivencia con la conducción de Mar-

00.00 4La noche perfecta. Late night show argentino con Sebastián Wainraich. SCanal 5 noticias.

12 Telemundo, Repe-

VTV VTV Noticias.

tición.

HEGEMONÍA GUÍA DE SUPERVIVENCIA EL NUEVO LIBRO DE FEDERICO LEICHT POLITICA ENVÍOS A TODO EL PAÍS 00 G Y AL EXTERIOR 097 075 315

# Mal de la cabeza Vol. 1 Historial del rock nacional 1990-2000



Llega el nuevo libro del autor de Errantes. Otro ensayo socio musical ameno, que recorre la década del 90 desde el análisis de su contexto histórico, con entrevistas a sus protagonistas y un material gráfico imperdible. La mejor manera de acercarse al rock. Y un regalo ideal para estas fiestas.

> En las fiestas regale libros, regalos que perduran

En venta en principales librerias y en Ediciones de la Plaza. Zelmar Michelini 1329 loc. 18 y 20. Tel.: 29026353. Horario de atención de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 h. www.edicionesdelaplaza.com.uy



# "EL PINGÜINO"

# Un villano con serie propia y un público para conquistar

uando Matt Reeves estaba preparando su película de 2022, Batman, su extensa y exitosa exploración de Ciudad Gótica plagada de crímenes, y su justiciero local,

dad Gótica plagada de crímenes, y su justiciero local, a veces comentaba —entre en broma y en serio— que realmente necesitaba ser una serie de HBO.

Reeves, quien dirigió y coescribió la película de casi tres horas, sintió que todavía había historias que contar y personajes que explorar, como Oz Cobb, un mafioso de nivel medio interpretado con entusiasmo malhablado (y kilos de maquillaje protésico) por Colin Farrell. Aunque el personaje apareció

solo en unas pocas escenas, Reeves dijo: "Había algo eléctrico en Colin. Simplemente encarnaba por completo un espíritu que era tan fresco y tan poderoso. Querías mirarlo bajo un microscopio y entender, ¿quién es ese tipo?"

Ese deseo se cumple en *El pin-güino*, una serie de HBO que se estrena el jueves. La película, que comienza inmediatamente después de los acontecimientos de *Batman*, presenta ocho episodios que regre
VILLANO. Colin Farrell tuvo una participación breve pero crucial en *Batman* con Robert Pattinson , lo que llevó a pensarle una serie solo para sus villanías.

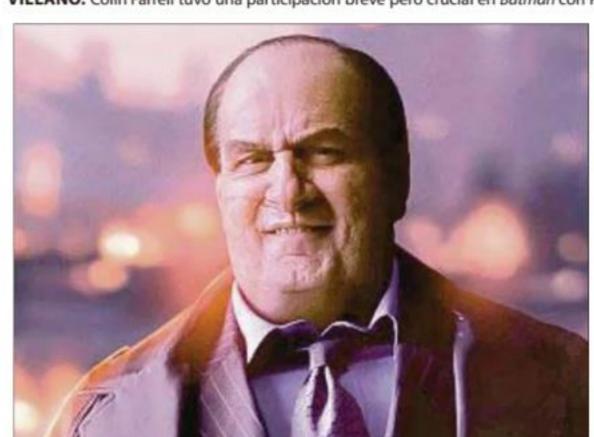

TRANSFORMADO. Colin Farrell caracterizado como Oz Cobbs, "El Pingüino".

## La serie "El Pingüino" con Colin Farrell se estrena este jueves en HBO y Max.

san a la sucia encarnación de Ciudad Gótica de Reeves, al tiempo que narran el ascenso de Cobb a su puesto en la cima del imperio del crimen organizado de la ciudad.

El pingüino es un puente sin complejos hacia una secuela planeada de Batman, pero también intenta utilizar la televisión para ofrecer algo que las películas no pueden: un estudio de carácter extenso de su personaje principal, crudo y astuto, que es muy diferente del tipo malo elegante, con sombrero de copa y monóculo, que se ve en décadas de cómics de Batman.

El pingüino llega en medio de un ciclo de auge y caída de universos cinematográficos de superhéroes. Batman fue un éxito de 772 millones de dólares para Warner Bros. Y aunque el éxito de la temporada de Deadpool & Wolverine de Disney demuestra que aún hay apetito por las aventuras cinematográficas de los héroes de comics, no está claro si los espectadores quieran seguir a estos personajes en televisión.

Marvel, que en su día bombardeó Disney+ con sus spin-offs de acción real del universo Marvel (y que no proporciona cifras de audiencia), ha dicho recientemente que reducirá sus programas de televisión a unos dos al año. Aparte de los impulsos ocasionales como WandaVision de Marvel o The Boys en Amazon Prime Video, pocos programas de superhéroes han dejado una gran huella cultural, incluidas otras series inspiradas en Batman como Gotham y Pennyworth.

Reeves dijo que El pingüino tiene la ambición de ser más que una mera extensión de la marca.

"No estamos tratando de dominar la cultura del cómic haciendo explotar un universo", dijo. "Estamos intentando, de una manera muy centrada, tomarnos en serio a estos personajes, tomarnos en serio a la audiencia y hacer algo que realmente nos entusiasme".

Contar la historia del ascenso de

Cobb y poblar el mundo de El Pingüino fue responsabilidad de Lauren LeFranc (Impulse, Agents of S.H.I.E.L.D.), quien desarrolló la serie y es su showrunner.

CREAR ALGO NUEVO. Después de que a LeFranc le mostraran unos 40 minutos de *Batman* mientras aún se estaba editando, comenzó a imaginar hasta dónde podría llevar al personaje de Cobb, a quien dijo que le parecía fascinante pero también "un poco problemático y desagradable".

"Todos estamos familiarizados con personas en el mundo actual que son encantadoras y hablan mucho pero también tienen otras ideas que realmente lastiman a la gente",

La idea de la serie surgió durante la posproducción de "Batman", la de Robert Pattinson.

dijo LeFranc. "Oz es un villano más que un héroe. Definitivamente no es un héroe".

Ella comenzó a proponer historias como la que se ve en el primer
episodio del programa, en el que
Cobb acoge a un tímido delincuente llamado Victor (Rhenzy Feliz)
como su asistente y chofer. LeFranc
también completó su lista con personajes como Sofia Falcone (Cristin
Milioti), la vengativa e impredecible
hija del jefe de la mafia derrocado
Carmine Falcone, que es alternativamente una aliada renuente y una
rival acalorada de Cobb mientras
persigue sus objetivos.

Como lectora de cómics desde hace mucho tiempo y espectadora de sus adaptaciones, LeFranc dijo: "Solo quería escribir personajes que desearía haber visto más".

El pingüino continúa una tendencia de décadas hacia tonos sombríos tanto en la narración de superhéroes como en los medios de Batman. Su equipo creativo dijo que es una consecuencia inevitable de tratar de reflejar el mundo real en su adaptación de comic. Como dijo LeFranc, "Mi gusto es que creo que la vida es divertida a veces en sus momentos más oscuros, y me encanta mezclar esos tonos".

Agregó: "El mundo que Matt

creó en la película es inquietante y hermoso, emotivo y exaltado hasta cierto punto. Pero hay aspectos de su Ciudad Gótica que son muy reales".

Los colaboradores de El pingüino dijeron que esos elementos más oscuros (un estado de ánimo sombrío, lenguaje sin censura y violencia brutal) también son de esperar de un drama criminal de prestigio en la televisión por cable premium, sea cual sea su material de origen.

Y para bien o para mal, esos componentes distinguirán su serie de una abundancia reciente de programas basados en cómics, incluida la sobreabundancia de programación de Marvel en Disney + u otras adaptaciones de Batman que se han probado en otras platafor-

Al preparar *El pingüino* dijo Clark, él y sus colegas no buscaron inspiración en otros programas de superhéroes.

"Observamos a los gánsteres", dijo. "Siempre miramos Los Soprano y pensamos: 'Oh, Dios mío, esto es lo que hizo Tony Soprano aquí. Tal vez haya una versión para nosotros'. No estamos mirando —y no criticamos a estos programas—

Pennyworth o Gotham o cualquier otra cosa que haya existido antes en este espacio. Simplemente no es nuestro enfoque".

"A la gente le gusta la familiaridad de regresar a personajes que significan algo para ellos", dijo Reeves, "pero necesitan que, al mismo tiempo, sea nuevo, fresco y relevante para lo que es su experiencia de vida. El listón es muy alto para lo que realmente funciona".



EL PAÍS



## Análisis de coyuntura.

Las proyecciones futuras sugieren que Uruguay podría mantener una trayectoria de crecimiento sólida si se consolidan las tendencias actuales.



#### **LUIS CUSTODIO**

no de los aspectos clave de la estrategia del gobierno de Javier Milei en Argentina pasa por la posibilidad de repatriar capitales que salieron del país en períodos previos, para lo cual logró la aprobación parlamentaria del blanqueo y los cambios en el impuesto de bienes personales. Para el experto tributarista argentino César Litvin, las medidas aprobadas "son muy atractivas para quienes tienen sus capitales fuera del país"; sin embargo, tiene dudas acerca de si "todos querrán volver". En esa línea, admite que "no será sencillo" repatriar los capitales que se radicaron fiscalmente en Uruguay, "que no serán muchos en número, pero sí son de mucha fortuna", explicó. "Las franquicias fiscales que da Uruguay son incomparables", afirmó, a pesar de las ventajas otorgadas para su retorno a Argentina. Litvin comentó que en su estudio "ha habido muchas consultas sobre las condiciones para retornar al país, pero no todos están decididos a hacerlo y muchos, directamente, se quieren quedar en Uruguay", subrayó. En paralelo, Argentina recibirá a fines de este mes el primer reporte de intercambio de información automática con Estados Unidos, respecto a inversores que tuvieron activos financieros en ese país en 2023. "El gobierno tiene mucha expectativa con el retorno de quienes se refugiaron en EE.UU., aseguró.

#### —¿Qué está pasando con las medidas fiscales dispuestas por el gobierno argentino y los capitales que están en el exterior?

-Primero que nada, hay que decir que las franquicias que dan las vacaciones fiscales en Uruguay son incomparables con cualquier régimen tributario. Es el mejor país del mundo, impositivamente hablando, para quien logra los beneficios fiscales por diez años.

#### —Y a esos argentinos que optaron por acogerse a las vacaciones fiscales en Uruguay, ¿los intenta conquistar el gobierno argentino con las nuevas medidas?

-Lo que Argentina ha logrado con este paquete fiscal es intentar atraer nuevamente a los que se fueron por la exorbitante carga fiscal que existió en el país con el gobierno anterior. Hablamos de un impuesto patrimonial como bienes personales, que llegaba a una alícuota del 2,25% y en muchos casos, esa alícuota era confiscatoria; además, en el 2020 crearon un impuesto a la riqueza que se contraponía también con el mismo impuesto a bienes personales, que llegaba a alícuotas del 5,25%. Quiere decir que Argentina, en el período anterior, por la enorme carga impositiva existente, hizo que mucha gente pensara en cambiar de residencia fiscal. Y uno de los lugares elegidos, básicamente fue Uruguay.

#### Pero, ¿qué se logró con el paquete fiscal recientemente aprobado que incluyó cambios en esos impuestos?

—Allí hay dos situaciones muy interesantes. La primera es que, si alguien que ya no es residente, pero lo fue en algún momento, quiere volver a Argentina y entrar en el blanqueo, lo puede hacer. Puede entrar en el blanqueo, pero el requisito es que pasa de hecho a ser nuevamente contribuyente argentino a partir del 1º de enero de 2024, y recién puede volver a irse de la Argentina, de su residencia fiscal, a partir del 1º de enero de 2025. Con lo cual, es una alternativa con condiciones, si quiere entrar en el blanqueo.

De la misma manera, hay una reforma muy importante en bienes personales, que fue el impuesto por el cual mucha gente se fue, donde además de bajar bienes personales a una alícuota mucho más razonable, que es una máxima del 1,5% para el 2023, e ir reduciéndose en un 0,25% año a año, hay una opción muy atractiva para los que quieran pagar cinco años juntos el impuesto de bienes personales y, dentro de esa opción, también pueden estar incluidos los que quieren volver a Argentina. El motivo por el que se fueron ya no existiría, teniendo en cuenta que bienes nera que, cuando vuelva a pagar el impuesto, en el 2028 la alícuota no puede superar el 0,25%, una alícuota tope que la tiene asegurada hasta el 2038. Con todo esto, podemos decir que, si bien no llegamos a las ventajas y los beneficios que tienen las ventajas fiscales que otorga Uruguay, igualmente es atractiva esta invitación a retornar. Y el impuesto por el que se fueron, ya no es un problema.

#### -¿Hay confianza en el blanqueo?, hay antecedentes que no fueron muy exitosos...

—El blanqueo más contundente fue el de Mauricio Macri, donde fueron esterilizados 116.700 millones de dólares, pero porque entraba en vigencia por primera vez el intercambio automático OCDE con 107 países, a partir del nuevo estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras, con lo cual ya no era posible jugar a las escondidas y los grandes capitales ocultos ya no iban a estar tranquilos. Por eso entraron en el blanqueo de Macri.

Ahora, eso ya está blanqueado; la expectativa actual puede estar en aquellos que se refugiaron en EE.UU-, teniendo en cuenta que ese país no daba información automática, sí a requerimiento, y se llegó a un acuerdo con Es-

 No se trata de tanta gente; no son tantos los que se fueron a Uruguay, pero si es un volumen importante en cuanto a los capitales. Los argentinos que se radicaron fiscalmente en Uruguay son de mucha fortuna. Individuos o familias con una capacidad de consumo e inversión muy importante, que Argentina quie-

Hay una intención clara de Milei de intentar seducir a los que se fueron para Uruguay.

#### —Si las condiciones no son tan ventajosas como en Uruguay, ¿querrán volver?

—No todos. Porque algunos se acostumbraron a vivir en un país como Uruguay, más allá de los impuestos. Un lugar más tranquilo, sin grandes sobresaltos ni inseguridad. Hay gente que estaría en ese "objetivo a repatriar", que se siente cómoda y no piensa en volver.

#### —Eso, sumado a una diferencia que aún persistirá en materia impositiva...

—Claro. Imaginemos, el que tiene un portafolio en el exterior, y cuenta con el beneficio de las vacaciones fiscales en Uruguay, sobre ese dinero no paga nada. En cambio en Argentina va a pagar el 0.45, por más que lo pague por 5 años, pero va a pagar. Sin dudas es

> tendría que pagar si no hubiesen aprobado esos ambos, pero todavía es difícil competir contra Uruguay. Los capitales son mimosos, van a donde mejor los tratan. Y el "cariño impositivo" que les otorga Uruguay no lo tienen en ningún lado. Durante estos años hemos hecho muchos cambios de

> mucho menos de lo que

radicación, muchas bajas de residencias fiscales en Argentina, sobre todo durante el período más inten-

so de la pandemia; y ahora tenemos muchas consultas de gente que evalúa volver, que por lo menos lo está pensando. Pero hay otros tantos que no se lo plantean por el momento.

#### —En Uruguay hay elecciones; ¿un cambio de gobierno podría modificar la posición de los ahorristas argentinos radicados aquí gracias a los beneficios fiscales otorgados en este período?

—Eso no lo sé. La realidad es que muchos argentinos residentes en Uruguay están conformes con el gobierno actual, fueron recibidos con mucha cordialidad y muchas facilidades también.

No sabemos qué puede ocurrir de futuro, espero que se mantengan los beneficios existentes, por lo menos eso es lo que desean quienes allí están radicados.



Los capitales son muy mimo-sos, y el cariño de las vacaciones fiscales en Uruguay no lo obtienen en ningún otro lado.

personales se puede pagar cinco años juntos con muchos atractivos.

## —¿Cuáles son esos atractivos?

-Primer atractivo, una alícuota del 0,45 anual por los cinco años. Segundo atractivo, se toma el valor del 2023. Tercero, los incrementos patrimoniales que tenga en 2024, 2025, 2026, 2027, ya no se pagan, porque se pagaron cinco años juntos. No tiene que presentar declaraciones juradas ni pagar anticipos hasta el 2028. Y algo muy relevante, lo que le da más seguridad jurídica, o sea, se establece una estabilidad fiscal.

## —¿Qué significado tiene esa estabilidad?

—Lo que ocurre es que el contribuyente que opta por este plan de pagar 5 años juntos, tiene asegurada una estabilidad fiscal de tal ma- nos que optaron por Uruguay?

tados Unidos. Argentina ahora está dentro de FACTA (Ley de Cumplimiento Fiscal de cuentas en el extranjero) que es recíproco, y por primera vez recibirá el próximo el 30 de setiembre, la información de parte de EE.UU., sobre las cuentas de titulares argentinos.

#### —En algunos medios argentinos se han hecho proyecciones del monto de los capitales a repatriar. ¿Usted maneja esas cifras?

—No es posible hacerlo. Es difícil saber, porque todavía no ha vencido el blanqueo y está venciendo recién a fin de mes bienes personales. Habrá que ver cuál termina siendo la decisión de quienes tienen sus ahorros fuera del país, incluidos los que están en Uruguay.

-¿Es significativa la cantidad de argenti-



# Una política comercial inconclusa El alto costo de importar



JORGE CAUMONT **ECONOMISTA** 

"Aún subsisten en la estructura arancelaria local, altos gravámenes sobre las importaciones de ciertos bienes, así como otras medidas alejadas del libre mercado.



ciones".

s asombrosa la evolución del creciente reclamo - ahora generalizado-por menor peso de los aranceles que gravan a las importaciones de mercaderías. Esa demanda hoy es clara tras su total inexistencia hace 50 años. La evolución desde entonces de la apertura comercial no es sin embargo, absoluta. Aún persisten inexplicables impuestos - aranceles y otras restricciones de efectos equivalentes-, que castigan significativamente a los consumidores y generan ineficiencias económicas con un costo social considerable. Es interesante recordar el proceso que, tras crecientes reclamos a lo largo de varias décadas, ha seguido una política comercial que se caracterizaba por un cierre que llegó a ser absoluto para las importaciones cuando, desde el final de la segunda guerra mundial se iniciara en el país el denominado "proceso de sustitución de importa-

Un par de décadas después y tras un crecimiento generalizado de la economía por los impulsos crediticios y el propio seguro de buenos resultados que, para la inversión, significaba el blindaje arancelario contra la competencia del exterior, el escaso mercado local se encargó de poner fin a su expansión y sobrevino el estancamiento de la producción primero y la recesión y la alta inflación después.

Prácticamente ningún economista, ningún industrial ni persona alguna, se oponía entonces -al comienzo de la década de los '70 del siglo pasado—, a la protección arancelaria ni veía en ella la causa estructural de la recesión pese a sus consecuencias micro y macroeconómicas adversas. La sustitución de importaciones para la que la acumulación de medidas restrictivas arancelarias y no arancelarias había alcanzado el peor de los resultados, ya que su ine-

ficacia para el desarrollo económico era absoluta, había llegado a procurarse con la prohibición para importar salvo en el caso de insumos y de otros bienes por el estilo para lo que se requería aprobación oficial.

La situación recesiva de la economía agotado el programa comercial de sustitución de importaciones por producción local se procuró entonces sobrellevar con nuevas medidas de política comercial. Se inauguró entonces un programa para exportacio-

de pagos y en las reservas internacionales-comenzó a ser considerado y criticado por un muy escaso grupo de técnicos, y en la primera mitad de la década de los '70 se levantó la prohibición de importar, con el Ingeniero Alejandro Végh Villegas como Ministro de Economía. Se mantuvieron, de todos modos, restricciones arancelarias signi ficativamente altas con la intención de ir reduciéndolas progresivamente, pero que seguían como protección nominal altísima, pues alcanzaban un nivel superior al del valor en aduana del producto importado y en algunos casos exigía depósitos previos por el va-

lor de la compra.

a los industriales que producían bienes sustitutivos de importaciones, se les quitaba la protección que recibía su actividad, por lo que tendrían que enfrentar una competencia más abierta desde el exterior. Los consumidores aún no disfrutaban de un castigo menor por la disminución de la protección arancelaria, que hasta el comienzo de 1991 había tenido leve baja y se mantenía todavía la muy alta protección efectiva, como consecuencia de dicha protección nominal sobre el valor agregado de cada rama industrial. Entre las obligaciones que exigía

se les quitaba un pesado impuesto y

la firma del Tratado de Asunción ese año, se fijó un tránsito hasta el arancel cero para las transacciones entre los miembros del Mercosur y un arancel de 20% para las importaciones de fuera de la zona, que es hoy lo vigente.

La evolución de la política comercial en nuestro país la ha llevado a una consideración diferente por técnicos y políticos en general. Hoy prácticamente nadie cuestiona que una eco-

nomía pequeña con mercado reducido no puede crecer sostenidamente si no es con apertura comercial. Técnicos, políticos y buena parte del público reconocen las ventajas de la apertura comercial. Pero esa apertura no ha podido ser del todo completada tanto por razones locales como por restricciones que se presentan al país por pertenecer al Mercosur, que no le permiten realizar acuerdos comerciales con otras naciones, que puedan ser beneficiosos para nuestra población. Y en el caso de las razones locales, es fácil comprobar que aún subsisten en la estructura arancelaria local, altísimos gravámenes sobre las importaciones de ciertos bienes, así como otras medidas o situaciones alejadas del libre mercado, que tienen efectos equivalentes a los aranceles. En estos casos, es necesaria la revisión de la protección arancelaria que subsiste y las restricciones de otra naturaleza que implican altos precios finales de productos importados, que afectan al bienestar de los consumidores

nes consistente en la concesión de "reintegros", supuestamente de impuestos, a las exportaciones de productos "no tradicionales".

Era un programa de subsidios que excluía a productos "tradicionales" de origen agropecuario a los que ya se les gravaba al momento de su exportación, con lo que se denominaba "detracciones" que eran impuestos sobre el valor de las ventas al

El fracaso en términos de resultados macroeconómicos al que contribuyeron esas políticas -recesión, alta inflación y problemas en la balanza

A fines de la década de los '70 comienza el retiro de los subsidios a las exportaciones por la amenaza de derechos compensatorios que impuso el gobierno norteamericano; se eliminan las detracciones a las exportaciones de productos del agro y comienza entonces el período de disminución de aranceles sobre las importaciones. Obviamente las reacciones fueron diferentes, ya que al sector agropecuario

# Plebiscito de la seguridad social Los daños colaterales

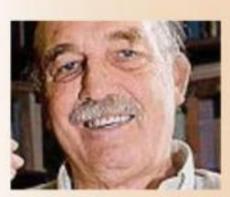

CARLOS STENERI **ECONOMISTA** 

"La reforma propuesta se convirtió en un hecho político que distrae a la sociedad y a la política en general de los verdaderos debates que necesita el país.



omo era previsible, el plebiscito sobre la Seguridad Social quedó en el centro de los debates de la próxima contienda electoral. Por lo descabellado de la propuesta a plebiscitar, bastaría para desecharla de plano. Pero cuando en su presentación al público entran elementos demagógicos de gancho electoral (bajar edad de retiro), así como falta de análisis técnico robusto sobre su dinámica actuarial de consecuencias fiscales muy serias, donde se ignoran con ligereza las consecuencias legales y reputacionales para el país que derivan de la eliminación de un sistema de capitalización, quedan dadas las condiciones para que el tema ocupe necesariamente la centralidad actual.

En definitiva, lo que en sus comienzos fue con toda seguridad una propuesta de "agite" de la militancia para azuzar su estado de alerta, se convierte en un hecho político de envergadura, que distrae a la sociedad y a la política en general de los verdaderos debates que necesita el país para solucionar temas pendientes. Por el lado que se lo mire, es un acto de irresponsabilidad política, porque ciertos temas se perfeccionan por los mecanismos parlamentarios vigentes y no por el abuso de instrumentos como los plebiscitos constituciona-

jetivos diferentes. Quienes defienden la propuesta, introducen en sus argumentos una

les, que fueron establecidos para ob-

suerte de derecho nuevo que es "el disfrute de la vida", traducción práctica de trabaje menos y goce más, cuando en todo el mundo las edades de retiro aumentan de acuerdo a la dinámica demográfica de las sociedades, que muestran aumentos notorios en las expectativas de vida. También desliza la idea que el trabajo es una categoría alienante que mutila el desarrollo del hombre en todas sus facetas, dejando de lado la idea de que es una forma esencial de desarrollo personal en todas sus facetas y única vía del desarrollo de la humanidad.

Esas visiones, generalmente provenientes de sociedades más prósperas y también cuestionadas, están divorciadas de la realidad de países como el nuestro, donde su estancamiento amojonado en el 1,1% anual promedio desde hace más de una década, no da espacio para aumentos del gasto social sustanciales. Y por tanto, cómo crecer más debe convertirse en uno de los ejes centrales del

Sin más crecimiento, la mayoría de las propuestas referidas a las agendas sociales de erradicación de pobreza serán insuficientes, pues implican erogaciones adicionales sustantivas que solo se obtienen creciendo de manera robusta y sostenida. Justamente, esa carencía es una de las razones de la permanencia de ese núcleo duro de pobreza difícil de abatir.

Aunque todos los programas de los candidatos hacen referencia al

tema del crecimiento, todavía no ha calado en el debate ni su urgencia ni el abanico amplio de políticas necesarias para mejorar la productividad, desencadenar la inversión y relanzar

así el crecimiento. La misma preocupación reina en Europa por sus consecuencias geopolíticas y la propia sostenibilidad de su modelo de estado de bienestar. Días pasados, el ex presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, reconocido por haber mitigado los efectos de la crisis bancaria en Europa entre 2011-12 a través de la expansión monetaria sin límites, presentó por encargo de las autoridades de la Unión Europea un programa para revitalizar la tasa de crecimiento del continente. La razón es la pérdida de importancia relativa del PIB europeo en el concierto mundial, quedando cada vez más alejado de los niveles de Estados Unidos y China.

Más allá de sus implicancias geopolíticas, aparece cuestionada la sostenibilidad del Estado de bienestar actual, máxime con una población que envejece rápidamente y aplica cada vez más presión sobre las cuentas públicas. La propuesta está centrada en un shock de inversión anual de alrededor del 4.5% del PBI, el doble en monto de recursos del Plan Marshall, aportados en su mayoría por fondos líquidos disponibles en los mercados de capital europeos, para lo cual se necesitan cambios regulatorios sustanciales, que unifiquen su mercado de capitales, hoy segmentado por regionalismos. A

ello se agrega la emisión de deuda "europea" en contraposición al régimen vigente donde cada país emite

su deuda. Por supuesto que, por detrás de estos titulares, viene la letra chica de la instrumentación, que determina en dónde serán aplicados, autorizar la fusión de empresas dentro del espacio europeo para ganar escala y mejorar eficiencia. Algo tabú, al influjo de la idea de la protección al consumidor ante el surgimiento de prácticas monopólicas y la protección de localismos que pueden diluirse dentro de un proceso de fusiones o acuerdos de coordinación productiva. También será necesaria la flexibilización de reglas rígidas en materia de protección ambiental, pues erosionan la capacidad de competencia de la industria europea frente a sus competidores externos.

EE.UU. y China, cada uno a su manera, están debatiendo los mismos temas. El crecimiento es la llave maestra que les permite disputar liderazgos y mejorar el bienestar de sus sociedades. Asia logró, en pocas décadas y gracias al crecimiento, sacar de la pobreza a cientos de millones de personas. Por tanto, las interferencias que se han filtrado en nuestro debate electoral debido al plebiscito sobre la seguridad social, es otro daño colateral que la sociedad no se merece, porque nos distrae de los verdaderos temas que hacen al bienestar de nuestra sociedad. En este caso como potenciar nuestra tasa de

crecimiento.

# e&m 3 EL PAÍS

# Políticas basadas en evidencia:

# ¿Ideal o arrogancia?

n los últimos años, el concepto de políticas basadas en evidencia ha ganado protagonismo en el discurso público. La idea parece intachable: diseñar políticas públicas respaldadas por estudios rigurosos y datos empíricos que demuestren su efectividad. Pero este enfoque, que en teoría parece una fórmula perfecta, puede ocultar una sutil arrogancia académica. La realidad social es compleja, y la evidencia científica, aunque valiosa, no siempre es aplicable de manera universal o en contextos diferentes a aquellos donde fue obtenida. Además, es fundamental recordar que las decisiones políticas recaen, en última instancia, en los políticos, no en los académicos. Más aún, tenemos una enorme confusión en qué es un académico y su idoneidad a prueba de balas.

En el marco de la lucha contra el COVID, estos debates se intensificaron y, de cara a las próximas elecciones, vuelven a cobrar relevancia. En esta nota reflexiono, nuevamente, sobre este tema al que me referí en la columna de abril del 2021 bajo el título de: "A propósito de políticas públicas, no todo es

¿Qué entendemos por "evidencia"? Esta es una primera y fundamental pregunta. A menudo nos referimos a estudios que han demostrado que una intervención funcionó en un contexto determinado. Como expresó Javier Mejía en una nota para Forbes Colombia, las propuestas de políticas públicas basadas en evidencia, muchas veces toman la forma de "debería hacerse X, porque hay un artículo académico que muestra que X, en el contexto A, tuvo efectos positivos sobre una dimensión Z". Sin embargo, nos solemos olvidar del contexto de aplicación, tal vez en un marco distinto lo efectos no sean iguales. La realidad es que la evidencia es contingente y muchas veces menos robusta y precisa que lo ideal. Lo que funciona en un lugar y en un momento determinado no necesariamente tendrá los mismos efectos en otros. También

**NESTOR GANDELMAN** 

"Si bien la expe-

riencia profesional

puede proveer de

datos valiosos, la

política no es sólo

cuestión de datos,

sin también de

valores, visión y

prioridades.

**ECONOMISTA** 

nos solemos olvidar que, además de la dimensión Z, puede haber otras afectadas. En el priorizar implica consideraciones normativas por fuera de la discusión en base a evi-



tenemos para evaluar esta dencia". Contundente. Pero difícil de verificar y procesar. Puede ser cierto, pero más que el comienzo de un intercambio de ideas, esta afirmación cierra el diálogo. En oportunidades puede que sea el único camino, pero la discusión de evidencia científica suele procesarse mejor en espacios especializados, como congresos o revistas académicas, y no tanto en el debate público.

¿Qué significa ser académico? Esta tercera pregunta nos lleva a lo que entiendo es una confusión común. Las últimas semanas hubo un pronunciamiento público de un conjunto de economistas aso-

ciados al Frente Amplio en contra del plebiscito de la seguridad social promovidos por el PIT-CNT. Varios medios de prensa se refirieron a ellos como académicos. Sin embargo, del listado de 112 firmantes solamente 9 forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. El haber estudiado en una universidad no transforma al graduado en un académico, a menos que reduzcamos el término a una expresión menor. La validez de los argumentos esgrimidos por lo colegas en contra del plebiscito es de valor en sí misma y no se desprende de su eventual cualidad de académicos. En el otro extremo están los comentarios de Daniel Olesker que indicó no ser afín a "metaproyecciones" y que "la vida dirá si el grado inversor se pierde o no se pierde" y "la vida dirá si hay que aumentar impuestos o no hay que aumentarlos". Este desapego a los datos es también peligroso y, ciertamente, no lo que esta nota trata de impulsar.

¿Quién es el responsable y en qué carácter lo es? Un aspecto final es que las decisiones de política pública, finalmente, son responsabilidad de los políticos, no de los técnicos-asesores, por mayores credenciales que posean. Si bien la experiencia profesional puede proveer datos valiosos, la política no es sólo cuestión de datos, sino también de valores, visión y prioridades. Tal vez estemos de acuerdo en el efecto que una política pública genera sobre una dimensión social determinada. Pero puede que haya otra dimensión que se valora por sobre esta. Cuando se toma este tipo de decisiones, que en su naturaleza implica considerar disyuntivas, se está actuando en el rol de hacedor de política y no de generador académico.

Lo aquí comentado no significa rechazar la evidencia o subestimar su valor, sino reconocer sus límites. Las políticas públicas basadas en evidencia no son un fin en sí mismo. sino una herramienta. Pero, como cualquier herramienta, su efectividad depende del contexto en el que se utilice. Existe una sutil línea entre basar nuestras políticas públicas en el conocimiento que distintas experiencias puedan haber acumulado, tanto nuestras como ajenas, y asumir un pedestal de autoridad sobre un dudoso escudo académico.

#### INDICADORES

#### MERCADOS DE CAMBIOS Y PRODUCTOS

| ARBITRAJES BCU A   | Valor al: |          |          |          |  |  |  |  |
|--------------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| Moneda             | 13-09-24  | 12-09-24 | 30-08-24 | 13-09-23 |  |  |  |  |
| L. Esterlina (USS) | 1,31      | 131      | 1,31     | 1,25     |  |  |  |  |
| P. Argentino       | 959,13    | 959,57   | 951,12   | 350,00   |  |  |  |  |
| Real               | 5,57      | 5,62     | 5,65     | 4,91     |  |  |  |  |
| C. Danesa          | 6,74      | 6,75     | 6,75     | 6,95     |  |  |  |  |
| C. Sueca           | 10,23     | 10,30    | 10,27    | 11,13    |  |  |  |  |
| F. Suizo           | 0,85      | 0.85     | 0,85     | 0,89     |  |  |  |  |
| D. Canadiense      | 1,36      | 1,36     | 1,35     | 1,36     |  |  |  |  |
| Yen                | 140,92    | 142,01   | 146.12   | 147,45   |  |  |  |  |
| D. Australiano     | 0,67      | 0,67     | 0,68     | 1,16     |  |  |  |  |
| D.E. de Giro (USS) | 1,35      | 1,34     | 1,35     | 1,32     |  |  |  |  |
| Euro (USS)         | 1.11      | 1.11     | 1,11     | 1,07     |  |  |  |  |
| Yuan               | 7,10      | 7,12     | 7,09     | 7.27     |  |  |  |  |
| R. Sudafricano     | 17,75     | 17,80    | 17,83    | 18,80    |  |  |  |  |

|                  | Cotizaciones al: |          |          |          |          |  |  |  |  |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| Moneda           | 13-09-24         | 12-09-24 | 30-08-24 | 29-12-23 | 13-09-23 |  |  |  |  |
| Dól. USA (bill.) | 40,77            | 41,07    | 40,34    | 39.02    | 38,28    |  |  |  |  |
| Euro             | 45,16            | 45,43    | 44,57    | 43,13    | 41,08    |  |  |  |  |
| L. Esterlina     | 53,48            | 53,82    | 52,92    | 49,74    | 47,80    |  |  |  |  |
| P. Argentino     | 0,03             | 0,03     | 0,03     | 0,04     | 0,06     |  |  |  |  |
| Real             | 7,62             | 7,63     | 7,40     | 8,41     | 7.96     |  |  |  |  |
| C. Danesa        | 6,05             | 6,09     | 5,98     | 5,79     | 5,51     |  |  |  |  |
| C. Sueca         | 3,99             | 3,99     | 3,93     | 3,88     | 3,44     |  |  |  |  |
| F. Suizo         | 48,07            | 48,21    | 47,43    | 46,44    | 42.85    |  |  |  |  |
| D. Canadiense    | 29,99            | 30,23    | 29.91    | 29,49    | 28,22    |  |  |  |  |
| Yen              | 0,29             | 0,29     | 0,28     | 0,28     | 0.26     |  |  |  |  |
| D. Australiano   | 60,83            | 61,14    | 59,62    | 35,83    | 33,07    |  |  |  |  |

#### **PRECIOS**

|        | ı       | J.R.       | U.      | U.R.A.     |            |  |  |
|--------|---------|------------|---------|------------|------------|--|--|
| Mes    | Valor   | Var. 12 m. | Valor   | Var. 12 m. | Alquileres |  |  |
| Feb-24 | 1642,33 | 9,32       | 1638,23 | 9,16       | 1,0509     |  |  |
| Mar-24 | 1717,20 | 8,71       | 1665,96 | 9,05       | 1,0471     |  |  |
| Abr-24 | 1719,57 | 8,54       | 1693,03 | 8,85       | 1,0380     |  |  |
| May-24 | 1719,98 | 8,44       | 1718.92 | 8,57       | 1,0368     |  |  |
| Jun-24 | 1725,24 | 8,04       | 1721,60 | 8,34       | 1,0410     |  |  |
| Jul-24 | 1724,29 | 7,96       | 1723,17 | 8,15       | 1,0496     |  |  |
| Ago-24 | 1724,69 | 7,95       | 1724,74 | 7,99       | 1,0545     |  |  |
| set-24 | 1740,23 | 7,36       | 1729,74 | 7,76       | 1,0557     |  |  |

|               |          | 100 No. | Saldo   | *****       |
|---------------|----------|---------|---------|-------------|
| Período       | Ingresos | Egresos | \$      | % s/egresos |
| Octubre-23    | 68.040   | 76,497  | -8.457  | -11         |
| Naviembre -23 | 69,421   | 74.949  | -5.528  | -7          |
| Diciembre -23 | 70.826   | 88.089  | -17.263 | -20         |
| Enero-24      | 80.967   | 78.499  | 2.468   | 3           |
| Febrero -24   | 66,907   | 79.382  | -12.475 | -16         |
| Marzo -24     | 66,130   | 76511   | -10.381 | -14         |
| Abril -24     | 71,799   | 78.330  | -6.531  | -8          |
| Mayo -24      | 75.325   | 77.066  | -1,740  | -2          |
| Junio -24     | 69.162   | 89.504  | -20.343 | -23         |
| Julia 34      | 74510    | 02707   | 0.360   | -11         |

#### MERCADOS DE VALORES

| BONOS IN | ITERNACIONALES |
|----------|----------------|
| 13-09-24 |                |
|          |                |

| Titulo        |             |         |           | BVM        |         |
|---------------|-------------|---------|-----------|------------|---------|
| En Dólares    | Forma Int.  | T.Vg.   | Práx Cup. | Precio s/c | YTM (%) |
| B. 2025 TF    | 6,875%      | 6,8750% | 28-set    | 102,00     | 3,18    |
| B. 2027 TF    | 4,375%      | 4,375%  | 27-Oct    | 101.15     | 3,80    |
| B. 2031 TF    | 4,375%      | 4,375%  | 23-Ene    | 101,36     | 4,66    |
| B. 2033 TI    | 7,875%      | 7,8750% | 15-Ene    | 122,00     | 4,66    |
| B 2034 D.L    | 5.75%       | 5.75%   | 28-Oct    | 108,60     | 4,67    |
| B. 2036 TF    | 7,625%      | 7,6250% | 21-Nov    | 123,50     | 4,76    |
| B. 2045 TF    | 4,125%      | 4,125%  | 20-Nov    | 92,00      | 4,74    |
| B. 2050 TF    | 5,100%      | 5,100%  | 18-Dic    | 100,60     | 5,05    |
| B. 2055 TF    | 4,975%      | 4,975%  | 20-Oct    | 98,70      | 5,06    |
| 8. 2060 TF    | 5,250%      | 5,250%  | 13-Ene    | 101,10     | 5,18    |
| En Unidade:   | s Indexadas |         |           |            |         |
| 8. 2027 UI    | 4,250%      | 4,2500% | 5-Oct     | 102,50     | 2,65    |
| B. 2028 UI    | 4,375%      | 4,3750% | 15-Dic    | 104,00     | 3,36    |
| B. 2030 UI    | 4,000%      | 4,0000% | 10-Ene    | 105,38     | 2,81    |
| B. 2037 UI    | 3,700%      | 3,7000% | 26-Dic    | 103,90     | 3,30    |
| B. 2040 UI    | 3,875%      | 3,875%  | 2-Ene     | 106,00     | 3,38    |
| 8. 2045 UI    | 3,400%      | 3,400%  | 16-Nov    | 98,57      | 33,49   |
| Otras Divisa: | 5           |         |           |            |         |
| B. 2028 TF (5 | SU18,500%   | 8,5000% | 15-Nov    | 98,22      | 9,11    |
| B. 2031 TF (5 | SU)8,250%   | 8,2500% | 1-Nov     | 93,15      | 9,65    |
| B. 2033 TF (5 | SU) 9,25%   | 9,25%   | 20-Ene    | 100,10     | 9,73    |
|               |             |         |           |            |         |

| Bolsa Electrónica de Valores del       | Uruguay             |        |
|----------------------------------------|---------------------|--------|
| Operativa efectiva en dólares del 09-0 | 9-2024 a 13-09-2024 | 1      |
| Total Operado en Cambios               | 238.166.607,75      | 13,0%  |
| DÓLAR                                  | 224674029,70        | 12,2%  |
| DOLAR OCT                              | 13.492.578,05       | 0,7%   |
| Total Operado en Dinero                | 821,623,392,20      | 44,7%  |
| CALL PESOS BCU A 1 DIA HABIL           | 22.177.596,91       | 1.2%   |
| CALL PESOS BCU (H) GARANTIZADO         | 799.445,795,29      | 43,5%  |
| Total Operado en Primario              | 334973,116,15       | 18,2%  |
| CD XXX PESOS (MP)                      | 265.266.661,05      | 14,4%  |
| CD XXX DOLARES (MP)                    | 41.994.954,22       | 2,3%   |
| CD XXX UI (LP)                         | 27.711.500,88       | 1,5%   |
| Total Operado en Valores               | 443,721,394,55      | 24,1%  |
| BONO GLOBAL 5 03/28 8,5%               | 2371.106,52         | 0,1%   |
| BONO GLOBAL \$ 05/31 8,25%             | 50.204.201,56       | 2,7%   |
| BONO GLOBAL 5 07/33 9,75%              | 12.856.014,68       | 0,7%   |
| BONO GLOBAL 04/2055 4,975%             | 50,156,18           | 0,0%   |
| BONO GLOBAL 06/2050 5,1%               | 290,772,23          | 0,0%   |
| GLOBAL 07/40 EN PESOS(UI)              | 1.765.739,07        | 0,1%   |
| NOTAS DE TESORERÍA UI                  | 493,961,93          | 0,0%   |
| NOTAS DE TESORERÍA UP                  | 70.723.003,77       | 3,8%   |
| LETRAS R. MONETARIA                    | 304.966.438,61      | 16,6%  |
| Total Operado en general               | 1.838.484.510,65    | 100,0% |

|                       |               |          | Plazo en | Montos    | % s/montos | Tasa máx. | Tasa máx. | Tas |
|-----------------------|---------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|
| LRM en \$ (BCU)       | 130/663       | 13/09/24 | 182      | 3.713.760 | 77,15      | 8,94      | 8,90      | 8,9 |
| LRM en \$ (BCU)       | 130/661 2*    | 11/09/24 | 91       | 6.754.650 | 78,05      | 9,08      | 8,86      | 8,8 |
| LRM en \$ (BCU)       | 130/662       | 09/09/24 | 35       | 6.395.670 | 87,07      | 9,05      | 8,80      | 8,8 |
| LRM en \$ (BCU)       | 130/658 2*    | 05/09/24 | 350      | 4.348.570 | 89,69      | 8,98      | 8,92      | 8,9 |
| LRM en \$ (BCU)       | 130/661       | 03/09/24 | 98       | 5.507.450 | 91,68      | 8,89      | 8,86      | 8,8 |
| LRM en \$ (BCU)       | 130/660       | 01/09/24 | 35       | 8.558.010 | 97,72      | 8,83      | 8,79      | 8,7 |
| LRM en 5 (BCU)        | 130/655 2*    | 30/08/24 | 28       | 5.257.700 | 72,44      | 9,90      | 9,53      | 9,5 |
| Notas del Tesoro (Gol | b.Central)    |          |          |           |            |           |           |     |
|                       | UP 3 vta 23** | 10/09/24 | 5724     | 1,700,000 | 83,62      |           |           |     |
|                       | \$ 11 vta 6** | 27/08/24 | 832      | 1.201.000 | 51,79      |           |           |     |

## **PRECIOS**

## EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES DE PRECIOS

(Variaciones en %)

|        |       | Con            | sumidor  | Mayoristas Nacionales Evolución del tipo de cambio Cons |       | Constru                                   | trucción |       |                                           |       |       |          |               |                |          |
|--------|-------|----------------|----------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|----------|---------------|----------------|----------|
|        |       | Ac. en Últímos |          | General<br>Ac. en Últimos                               |       | Valor al cierre del mes<br>Ac. en Últimos |          |       | Varior promedio del mes<br>Ac. en Últimos |       |       | i i      | Ac. en Último |                |          |
|        | Mes   |                | 12 meses | Mes                                                     | 1000  | 12 meses                                  | Mes      | 10000 | 12 meses                                  | Mes   | 1400  | 12 meses | Mes           | Marie Contract | 12 meses |
| dic-23 | -0,11 | 5,11           | 5,11     | 0,76                                                    | -2.25 | -2.25                                     | -0,25    | -2,62 | -2,62                                     | -0.63 | 0,55  | 0.55     | -0,01         | 6,16           | 6,16     |
| ene-24 | 1,53  | 1,53           | 5,09     | 1,33                                                    | 1,33  | -0,49                                     | 0.36     | 0.36  | 1.25                                      | -0.42 | -0,42 | -0,63    | 0.25          | 0,25           | 6,27     |
| feb-24 | 0,64  | 2,18           | 4,71     | -1,08                                                   | 0,24  | -2,62                                     | -0,30    | 0,06  | 0,40                                      | -0,08 | -0,49 | 0,21     | 0,21          | 0,46           | 5,63     |
| Mar-24 | 0,02  | 2,20           | 3,80     | 1,62                                                    | 1,86  | 4,07                                      | -3,83    | -3,77 | -2,84                                     | -1,76 | -2,24 | -1,77    | -0,14         | 0,32           | 5,41     |
| Abr-24 | 0,63  | 2,84           | 3,68     | 1,05                                                    | 2,93  | -3,82                                     | 2.04     | -1,80 | -1,20                                     | 0,15  | -210  | -0,78    | 1,60          | 1,93           | 7,89     |
| May-24 | 0,40  | 3.25           | 4,10     | 0,92                                                    | 3,88  | -1.59                                     | 1,24     | -0.59 | 0,03                                      | 0,10  | -2.00 | -0,89    | 0,11          | 2,04           | 7,35     |
| Jun-24 | 0,36  | 3,62           | 4,96     | 1,01                                                    | 4,93  | 2,23                                      | 3,09     | 2,48  | 6,90                                      | 1,95  | -0,09 | 2,80     | 0,18          | 2,23           | 7,66     |
| Jul-24 | 0,11  | 3,73           | 5,45     | 2,02                                                    | 7,05  | 7,02                                      | 0,71     | 3,21  | 7,60                                      | 2,27  | 2,18  | 6,00     | 0,39          | 2,61           | 2,99     |
| Ago-24 | 0,29  | 4,03           | 5.57     | -0,80                                                   | 6.19  | 6.77                                      | 0.16     | 3.37  | 7.30                                      | 0.48  | 2.67  | 6.61     | s/d           | s/d            | s/d      |

|          | io mensual - (er<br>vendedor en r<br>ario) | 900    |
|----------|--------------------------------------------|--------|
| mes      | 2023                                       | 2024   |
| Ene      | 39,386                                     | 39,139 |
| Feb      | 39,028                                     | 39,109 |
| Mar      | 39,112                                     | 38,421 |
| Abr      | 38,782                                     | 38,479 |
| May      | 38,860                                     | 38,516 |
| Jun      | 38,200                                     | 39,268 |
| Jul      | 37,888                                     | 40,162 |
| Ago      | 37,851                                     | 40,353 |
| Sep      | 38,146                                     |        |
| Oct      | 39,745                                     |        |
| Nov      | 39,554                                     |        |
| Dic      | 39,303                                     |        |
| Prom año | 38,821                                     | 39,18  |

**UNIDAD INDEXADA** 

| dia   | int-24           | ann-74                 | set-24 | oct-24   |
|-------|------------------|------------------------|--------|----------|
| 1     | District Control | 6.0804                 | 6,0890 | 6,1052   |
|       | 6,0590           |                        | 22155  | JE COURT |
| 1000  | 6,0598           | 6.0818                 | 6,0895 | 0.000000 |
| 4     | 6.0606           | 6.0825                 | 6.0897 | 6,1070   |
|       | 6,0614           | 6.0832                 | 6,0899 | 6,1076   |
| -     | 6,0621           | 6.0834                 | 6,0905 | 0,1070   |
| 929   | 6,0628           | 6.0838                 | 6,0911 |          |
| 8     | 17/1/2017/00     | 6,0841                 | 6,0917 |          |
|       | 6,0642           | 6.0843                 | 6,0923 |          |
|       | 6.0649           | 6.0845                 | 6.0928 | -        |
|       | 6.0656           | 6.0847                 | 6.0934 |          |
| -     | 6,0663           | 6,0849                 | 6,0940 | -        |
|       | 6,0670           | 6.0851                 | 6,0946 |          |
| -     | 6,0677           | 6.0854                 | 6,0952 | - 13     |
| 15_   |                  | 6,0856                 | 6,0958 |          |
| 11234 | 6.0691           | Water City             | 6.0964 |          |
| 1100  | 6,0698           | NAME OF TAXABLE PARTY. | 6,0970 |          |
| 18    | S SHOWN          | 6.0862                 | 6.0975 |          |
| 19    |                  | 6.0864                 | 6,0981 |          |
| 100   | 6.0719           | 6.0867                 | 6.0987 |          |
|       | 6,0727           | 6.0869                 | 6,0993 | - 10     |
| 22    | 6.0734           | 6.0871                 | 6,0999 | 3        |
| 23    | 6,0741           | 6.0873                 | 6.1005 |          |
| 24    | 100000           | 6.0875                 | 6,1011 |          |
| 25    | 6,0755           | 6.0877                 | 6.1017 |          |
| 26    | 6,0762           | 6.0879                 | 6,1023 |          |
| 27    | 6,0769           | 6,0882                 | 6,1028 |          |
| 28    | 6,0776           | 6.0884                 | 6,1034 |          |
| 29    | 6,0783           | 6,0886                 | 6,1040 |          |
| 30    | 1000000          | - Harding              | 50232  | 3        |
| 151   | 6.0797           |                        |        |          |

La Unidad Indexada (UI) tiene un valor de \$1 (un peso uruguayo) al 1º de junio de 2002, que varía en función de la variación del IPC del mes anterior. A partir de agosto de 2003, el ajuste por la variación del IPC del mes anterior se distribuye en el lapso que transcurre entre los días 1 y 5 de cada mes.

| 06-09-24   |          | .78 |
|------------|----------|-----|
| 09-09-24   |          | 80  |
| 10-09-24   |          | 89  |
| 11-09-24   |          | 88  |
| 2-09-24    |          | 89  |
| 13-09-24   |          | 89  |
| /ar, desde | 30-08-24 | 23  |
|            | 29-12-23 | 19  |



FUNDADOR: Dr. Daniel Rodríguez Larreta EDITOR: Luis Custodio. COORDINACIÓN: Julia Rodriguez Larreta. E-mail: economiaymercado@elpais.com.uy

#### Abandonar el dólar en el mercado de viviendas

Para José Antonio Licandro, están dadas las condiciones para evitar usar al dólar en la formación de precios del mercado de vivienda (tampoco sería necesario en las transacciones y en el ahorro previo) mitigando los riesgos y las rigideces que se generan. Inexplicablemente, este mercado aún forma precios en moneda extranjera en lugar de usar la doméstica (pesos nominales o indexados a la inflación).

l jueves 12 de setiem-

bre, el Banco Central

del Uruguay (BCU) di-

vulgó las cifras de las

Cuentas Nacionales co-

rrespondientes al se-

gundo trimestre de 2024. Según estos datos, el Producto Interno

Bruto (PIB) de Uruguay, que

mide la producción total de bie-

nes y servicios dentro del país,

creció un 3,8% en comparación

con el mismo período del año

anterior y un 2% respecto al pri-

mer trimestre de 2024. Este in-

cremento refleja una sólida ex-

pansión económica que ha su-

perado los efectos negativos de

la sequía del año pasado, impul-

sada por la recuperación de sec-

tores clave como el agropecua-

rio y un aumento en la genera-

solo confirma las señales de di-

namismo anticipadas, sino que

también supera las expectativas

previas. El crecimiento registra-

do fue superior a las proyeccio-

nes del Indice Mensual de Acti-

vidad Económica (IMAE), que

anticipaba una expansión del

3,4% interanual y del 1,7% tri-

mestral. Además, el dato superó

las estimaciones de la Encuesta

de Expectativas del BCU, que en

junio proyectaba un crecimien-

to del 3,15% interanual para el

ducción, se destaca el notable

incremento en el sector Agrope-

cuario, Pesca y Ganadería, que

creció un 22,6% interanual. Este

significativo aumento sigue a un

período negativo causado por la

sequía. El crecimiento se debe a

los mejores rendimientos en los

cultivos de verano durante la za-

fra 2023/2024, especialmente la

soja. También se observó una

mejora en la actividad silvícola

debido a una mayor demanda

de madera para la industria de celulosa, y en el sector pecuario,

con un aumento en la extracción

de ganado para faena y exporta-

ciones en pie, aunque parcial-

mente compensado por una re-

ca, Gas y Agua también mostró

un notable desempeño, con un

crecimiento del 30,4% intera-

nual, impulsado principalmen-

te por una mayor generación de

energía hidráulica. Este aumen-

en las exportaciones y una re-

en este sector.

El sector de Energía Eléctri-

ducción en la actividad lechera.

Desde el enfoque de la pro-

segundo trimestre de 2024.

El dato de crecimiento no

ción de energías renovables.

#### A los políticos en campaña: cohiban el ego y la demagogia

Juan Sánchez repasa algunos temas que deberían llevarnos a una deseada convergencia. Sobre el combate a la pobreza infantil y la seguridad social, pero también es necesario el coraje de nuestros políticos de todos los sectores para convenir una agenda que permita bajar seriamente el costo país, lo que es, sin duda, una rémora, que nos desenfoca del buen camino.

## El valor del dólar, en palabras de **Donald Trump**

Para Paul Krugman, los comentarios de Trump sobre cómo usaría los aranceles para preservar el estatus del dólar como moneda de reserva deberían preocupar a cualquiera que imagine que la política económica internacional durante un segundo mandato de Trump sería como la política en su primer mandato, mucho ruido y furia, lo que no significó gran cosa.

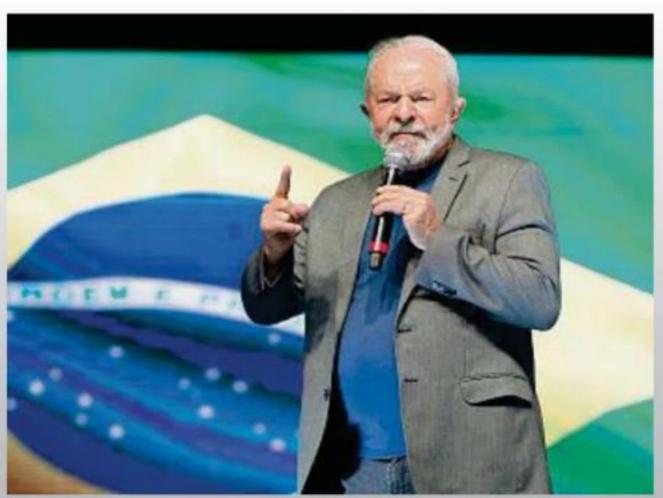

## La forma de gobernar del PT; ¿termina en un ajuste?

Advierte Samuel Pessôa que la forma de gobernar del PT es impulsar el crecimiento empujado por la demanda hasta el límite de la capacidad productiva de la economía. En algún momento llegará un ajuste. No aprendimos que la estabilidad a partir de suavizar el ciclo económico es un factor muy valioso para generar previsibilidad y estimular la inversión a largo plazo.

# ELANÁLISIS REPUNTE DE LA ECONOMÍA FRENTE AL AÑO ANTERIOR (\*)



# El crecimiento económico y las perspectivas 2024

Uruguay crece 3,8% en el segundo trimestre: ¿mantendrá esa trayectoria para el resto del año?





to se compara favorablemente con el desempeño del segundo Comidas y Bebidas (4,5%), vintrimestre del año anterior, que culados a la comercialización de había sido afectado por la sesoja, combustibles, productos quía. Se observó un incremento farmacéuticos, vehículos y bienes de consumo importados, así como al desempeño en serviducción en las importaciones cios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas. El sector Otros sectores con expansión de Transporte y Almacenamiendestacable incluyen Servicios to, e Información y Comunica-Financieros (4,7%), Comercio, Alojamiento y Suministro de ciones también creció un 3,7%,

beneficiado por la mayor producción de cultivos de verano y una mayor demanda externa de servicios de información y comunicación. Otros sectores como Actividades de Administración Pública (0,7%) y Salud, Educación, Actividades Inmobiliarias y Otros Servicios (1,3%) mostraron un crecimiento más modesto. La Construcción creció solo un 0,1%, con una mayor inversión en energía, obras portuarias y plantas eléctricas, aunque compensada por un menor dinamismo en la construcción de edificios debido a la finalización de la planta de UPM y del ferrocarril central.

En contraste, algunos sectores experimentaron contracciones en su valor agregado. La In-\*

dustria Manufacturera disminuyó un 0,5% debido al cierre por mantenimiento de la refinería de Ancap y una menor actividad en la industria láctea, aunque parcialmente compensado por un aumento en la industria frigorífica y farmacéutica. Las Actividades Profesionales y de Arrendamiento también vieron una disminución del 0,4%.

Desde el enfoque del gasto, se registró una caída en la demanda interna, con una reducción del 15% en la formación bruta de capital. Esta disminución se atribuye a una desacumulación de existencias, principalmente de granos de cultivos de verano que comenzaron a ser exportados en el trimestre, mientras que la inversión en formación de capital fijo se mantuvo en niveles similares a los del año anterior. El consumo de los hogares creció un 0,9% respecto al segundo trimestre de 2023, mientras que el gasto público aumentó un 4,4%.

En términos de demanda externa, se observó un incremento significativo. El crecimiento fue impulsado por las exportaciones de bienes y servicios, que aumentaron un 14,4% interanual, debido a mayores exportaciones de soja, celulosa, carne bovina y energía eléctrica, compensando la retracción en el sector lácteo. Por su parte, las importaciones disminuyeron un 4,3%.

Los indicadores adelantados de actividad muestran signos positivos para el tercer trimestre del año. Tanto el IMAE como el Indice Ceres presentan una expansión, sugiriendo un crecimiento económico. En el acumulado a agosto de 2024, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, registraron un incremento interanual del 14%. La recaudación bruta aumentó un 6,6% en julio en términos interanuales, aunque cayó un -0,2% en el año móvil cerrado al mes de julio.

PROYECCIONES. La mirada hacia lo que resta del año sugiere que Uruguay podría mantener una trayectoria de crecimiento sólida si se consolidan las tendencias actuales. Se prevé la continuación del rebote post-sequía en el sector agropecuario y en el sector de Energía, Gas y Agua, junto con un desempeño positivo en la fabricación de celulosa. La mejora en los precios relativos con Argentina debería beneficiar al comercio. El turismo uruguayo al exterior seguirá disminuyendo, pero esto será compensado por la reducción del turismo receptivo, que cayó un 13% en el primer semestre del año, permitiendo que el saldo neto de turismo sea positivo en 2024.

En el plano externo, persisten fuentes de incertidumbre, como la posible decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre la tasa de interés, las elecciones en Estados Unidos y los conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente, que representan riesgos significativos para la economía global.

En este contexto, el gobierno ha establecido sus proyecciones de crecimiento para 2024 en un 3%, mientras que los analistas consultados por el Banco Central del Uruguay (BCU) en la Encuesta de Expectativas proyectan un crecimiento del 3,3%. Ambas estimaciones se sitúan por encima del crecimiento potencial del país, que se encuentra en el 2,5%.

Este crecimiento proyectado es cercano al anticipado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en un 3,2%. Si se compara con otros países, se observa una notable heterogeneidad. Las principales econo-

## Las cifras

Es el incremento de la actividad en el sector Energía Eléctrica, Gas y Agua, impulsado especialmente por la generación de la energía hidráulica post-sequía.

Es el porcentaje de crecimiento de las exportaciones durante el segundo trimestre, euno de los principales motores de la economía en el período.

# 3%

Es la proyección de crecimiento para todo el año desde la perspectiva del Ministerio de Economía, según la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas 2023.

mías mundiales tienen perspectivas más modestas: Estados Unidos al 2,6%, China al 5% y la Eurozona al 0,9%. En la región, Uruguay destaca con una provección de crecimiento del 3,4%, superior a la de otros países latinoamericanos, a excepción de Paraguay, que se espera crezca un 3,8%. Chile crecería al 2%, Brasil al 2,1% y Argentina caería un 3.5%.

(\*) Sofia Harguindeguy y Mateo Barreiro. Grant Thornton Uruguay y Paraguay.